

# **GRANDES BOLAS DE FUEGO**

[SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES]

Relato inédito de Carlos Velázquez que se sumerge en coordenadas de quimeras infantiles a través de evocaciones en que el futbol protagoniza emociones hilvanadas por espejismos recónditos de unos chicos que patean en la noche un balón encendido: "La bola de fuego le iluminó el rostro a más de una cuando venían de regreso del monte. Todos los vecinos convinieron que era peligroso esa clase de entretenimiento. Es como darle la mano al diablo, aseguraron. Nos prohibieron volver a patear una pelota encendida". /Se completa el dosier con un breve ensayo póstumo de nuestro director fundador Roberto Diego Ortega (1955 - 2023), La lectura, El Aleph: cifras borgesianas del goce de leer; y Elogio de la incertidumbre: sumario de aforismos de Armando González Torres ("Ser como un niño, perdido y confundido en la vastedad de sus incertidumbres"). Y más...



# DE MÉXICO

SÁBADO 13 DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2024 NUEVA ÉPOCA • AÑO 15 • NÚMERO 4620

DE FIN DE SEMANA

WWW.RAZON.COM.MX

# PASAN DE RECLAMOS A DENUNCIAS POR AGUA CONTAMINADA

**DÍA 4** de bloqueo en Insurgentes; vecinos de la BJ exigen resultados de los análisis y declaratoria de emergencia; MC presenta denuncia penal contra titular de Sacmex.



**EL QUE ESTORBA** y mucho es usted, con su indolencia y su incapacidad de dar la cara y atender a los vecinos. No presuma que está limpiando pozos, porque ésa es su chamba"

Candidata del Frente a ÁO

**BATRES** anuncia limpieza de cisternas y tinacos; candidata a Álvaro Obregón le critica

indolencia para solucionar la crisis; suman ya 3 plantas potabilizadoras. págs. 6 y 7

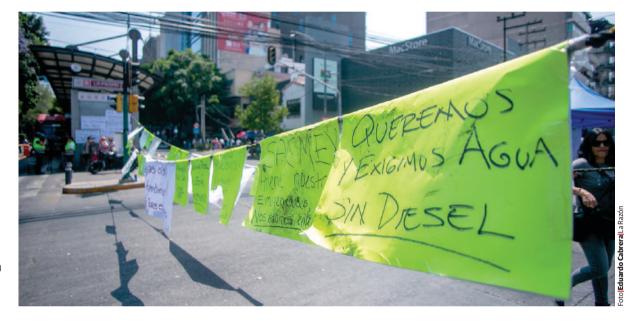

**Plantas** potabilizadoras Ilevan a la alcaldía Benito

Juárez; 1 de la Marina

Colonias afectadas por contaminación del agua en la alcaldía

PROTESTA de vecinos de Benito Juárez en Insurgentes, ayer.

## EN TRES MESES NO LES HAN ENTREGADO RECURSOS

# Dejan sin fondos 111 refugios y centros de atención **bara mujeres**

**JORGE BUTRÓN** 



**Conavim** tiene etiquetados 485.6 millones para estos sitios que protegen de violencia a ese sector, sólo \$119 mil más que en 2023; en este año no han recibido recursos pág. 3

Directora de la RNR alerta que ya no tienen para medicinas, alimentos y ropa; el año pasado dieron atención a 20,884; Inegi revela que 7 de cada 10 no están seguras en su casa

## Cifras de violencia

55.7% de atenciones a mujeres fueron en refugios

34% de atenciones en los Centros de Atención Externa

16 MIL 570 homicidios dolosos contra mujeres en seis años

5 MIL 556 casos de feminicidio

# **APRESURAN AVAL A POLÉMICA REFORMA SOBRE PENSIONES**

**ANUNCIA** AMLO que la próxima semana se votará iniciativa; buscan fondear jubilaciones al 100%; los primeros beneficiados serán en mayo, asegura el Presidente. pág. 8

# Revelan indagatoria contra Zaldívar; éste ve revancha contra 4T

PJ señala a expresidente de SCJN y excolaboradores de presionar a jueces para resolver casos a conveniencia de intereses políticos y económicos; el primero acusa fin electoral. pág. 4

Ataque de Irán a Israel será "más pronto que tarde", señala Biden pág.16

# **LADOS**













SUSCRIPCIONES **55-5250-0109** 

Comentarios sugerencias@razon.com.mx

# **ROZONES**

### Y oootra vez Morelos

Y no hay día en el que Morelos no exhiba la crisis de crimen y violencia por la que atraviesa y cómo ésta impacta en el proceso electoral. Ahora fue asesinado a tiros **Teodoro Gorostieta**, tío de **Gabriela Gorostieta**, candidata a diputada por la coalición PAN-PRI-PRD-RSP, en un ataque perpetrado afuera de la casa de campaña de esta última. Los hechos provocaron una exigencia de la candidata de la oposición a la gubernatura **Lucy Meza** de que en el caso haya justicia. "El clima electoral en Morelos está enrarecido por la violencia en contra de candidatos y sus equipos", señaló. Sin embargo, quien enmudeció fue el gobernador con licencia **Cuauhtémoc Blanco**, a cuya omisión se atribuye uno de los momentos más violentos de Morelos, y quien recién se separó del cargo con la intención de saltar a una diputación federal.

# Migración incesante

A fuerza de ser un hecho que se repite, nos comentan, de pronto pasa desapercibido que los flujos migrantes no cesan. Ayer, por ejemplo, salió una nueva caravana conformada por unos 500 indocumentados de Tuxtla Gutiérrez, un municipio en el que es poco común que inicien este tipo de movilizaciones. Lo que sí se ha repetido, sin embargo, son dos cosas: la multiplicidad de orígenes de los ciudadanos en tránsito —Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití— y la inmediata acción de disuasión por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración a cargo de **Francisco Garduño**, que en un primer momento no ha logrado su cometido. Esa dependencia este año lo inició con cifras no vistas de detenciones de migrantes, tanto que hasta autoridades de Estados Unidos han admitido que la aplicación de medidas de contención por parte de nuestro país han hecho que se reduzca el número de cruces ilegales. Ahí el dato.

# Un Gobierno, dos políticas

Y hablando de temas de migración no deja de llamar la atención el que una de las dependencias del Gobierno, el Instituto Nacional de Migración, tenga en la mira los flujos de indocumentados, mientras que en otra dependencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de **Alicia Bárcena**, se levante la voz para condenar el inesperado auge de reformas antimigrantes en diversos estados de Estados Unidos. Ayer por ejemplo, la funcionaria expresó en las benditas redes: "Vemos con gran preocupación nuevas medidas en contra derechos humanos de nuestr@s migrantes. Ahora, en Tennessee, con la Ley #SB2576. Reforzaremos asistencia consular ante posibles casos de separación de familias, así como prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial". Ahí el contraste de dos instituciones del mismo Gobierno. Uf.

# Prisión domiciliaria a Murillo

Y fueron 20 meses los que el exprocurador General de Justicia **Jesús Murillo Karam** estuvo preso por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora enfrentará este proceso en prisión domiciliaria, aunque con una serie de medidas precautorias, según determinó un juez. La captura, en su momento, del exfuncionario, quien encabezó la investigación de los hechos la cual en su momento fue denominada "verdad histórica" provocó una ruptura entre el Gobierno y quienes entonces encabezaban instituciones sobre las que recaían los trabajos de investigación y litigación. Esa ruptura también condujo a una reconducción de las indagatorias. La resolución, nos hacen ver, ha llegado en un momento en el que prevalece el distanciamiento entre los padres de los normalistas y el Gobierno.

# **Cepillados y sospechosismo**

Con la novedad de que el INE detectó irregularidades en casi 40 mil registros en la lista de de mexicanos en el extranjero inscritos para votar. Derivado de lo anterior, ha comenzado a enviarles correos electrónicos para avisar que han sido excluidos de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, con lo cual no podrán votar. Como dirían en Palacio, esos registros han sido cepillados. Algunos paisanos se han inconformado y para ellos el INE abrió ya canales de atención. El caso llama la atención, por supuesto, por la cantidad de registros, pues representan más o menos uno de cada cinco, pero también ha despertado la inquietud de si no se trata de registros elaborados por manos interesadas en inflar el padrón. Por lo pronto, pendientes.

# Acelera reforma de pensiones

Todo se está articulando en la Cámara de Diputados para que la mayoría cuatroteísta apruebe la reforma al sistema de pensiones. Con ésta el Gobierno podrá allegarse los recursos que se encuentran en cuentas no reclamadas, unos 40 mil millones de pesos, según sus propias estimaciones para constituir el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar, que también se prevé que sea creado. Ayer ya se circuló, según se informó, el dictamen en el que ya se aclara que los recursos que se tomarán para ese fin son los de las cuentas consideradas inactivas. El principal obstáculo que este ajuste legal tenía era que originalmente había generado la idea de que habría una expropiación generalizada de fondos. Pero ayer ya hasta la Asociación Mexicana de Afores salió a decir que eso no ocurrirá. Así, camino allanado.



# **DELIBERTADY RESPONSABILIDAD**

### **CRIMEN Y VIDA COTIDIANA**

Esta semana se llevó a cabo el Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que se desarrolla en los Institutos de Investigaciones relacionados con Ciencias Sociales de la UNAM. Los temas a tratar son sobre las ciencias sociales y los retos para la democracia mexicana, nada más actual.

En las salas se discuten temas de amplio interés para la academia en lo social y político, que al final desembocan en preocupaciones sentidas de la sociedad, divididos en temas que van desde acciones colectivas, participación ciudadana, actores políticos, geopolítica, democracia, salud mental, política social y desigualdad, educación, procesos urbanos, estudios de género, feminismo, migraciones, agricultura, tecnología, violencia e inseguridad, salud, adultos mayores, religiones, inteligencia artificial y lo relacionado con las ciencias sociales.

Desde luego una mesa magistral estuvo relacionada a las elecciones, participación política y el futuro institucional, donde participaron catedráticos de amplia trayectoria académica y profesional. Y se tuvo conferencias como sobre esta "democracia fatigada" en que pareciera ser que la sociedad occidental comienza a vivir.

Personalmente moderé una mesa sobre crimen organizado donde investigadores de distintas universidades, compartieron sus trabajos sobre la conceptualización de militarización, sobre la experiencia vecinal ante el crimen, y finalmente cómo esta violencia afecta la vida cotidiana de las personas. Los relatos de la observación participante de estos expertos sobre dichas realidades son realmente increíbles respecto a la penetración que alcanza la delincuencia en diversos territorios del país.

Las narraciones son interesantes, aunque a la vez petrificantes, sobre cómo la población se resguarda en su cotidianidad: el que puede tiene guardias y cámaras, hay a quienes les alcanza para una reja y un perro, otros a quienes les alcanza sólo para la reja, otros a quienes sólo para el perro, y en última instancia algunos más se resguardan en tener a un familiar con la "voz de hombre" para que vean que existe "alguien con fuerza en la casa", en un retrato de la masculinidad de la violencia.

Estudios que nos muestran cómo el crimen organizado ha desarrollado tal capacidad de tener ubicados y vigilados a los habitantes de un territorio, a través de grabaciones con drones que sobrevuelan y vigilan quiénes viven en los hogares para identificar rápidamente "quién no es de ahí". O cómo en fiestas patronales algunos jefes del crimen participan abiertamente como padrinos, lo que genera como consecuencia una simbiosis en lo social, en la que algunos líderes delincuenciales se convierten en proveedores de "tranquilidad" para la población. Claro, hasta que otro grupo les disputa el territorio.

Pero algo más complejo es cómo esta nueva "cultura", ha provocado el crecimiento de la *merch* con sus marcas y *slogans*, mismas que son difundidas en dichos territorios por medio de playeras, gorras, chalecos, y todo tipo de accesorios y *gadgets*, que resultan atractivos para algunos jóvenes que ven en esa promoción algo atractivo para "enrolarse".

Los relatos de investigación participantes son extraordinarios, y vienen acompañados de un increíble material audiovisual. Por obvias razones, los investigadores mantienen un perfil bajo y no se describen en este texto, sin embargo, es parte de lo que se discute en el Congreso de COMECSO, donde desde la academia se buscan aportes para la resolución de problemas sociales, en este caso, cómo el crimen ha impactado nuestra vida cotidiana.

@rafasolanoperez

# **ESTUDIOS** que

nos muestran cómo el crimen organiza do ha desarrollado tal capacidad de tener ubicados y vigilados a los habitantes de un territorio, a través de grabaciones con drones que sobrevuelan y vigilan auiénes viven en los hogares para identificar rápidamente "quién no es de ahí"



# INFORMATIV

# Registran ataques

presentará ante el INE evidencias de 12 millones de ataques fraguados en 269 mil cuentas de bots.



**AGENDA NACIONAL** 

**Sale nueva caravana, ya son 3.** Alrededor de 500 migrantes de diversas nacionalidades, salieron en caravana la mañana de este viernes del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con destino a la frontera norte de Estados Unidos, a fin de pedir asilo. Con ello, son tres movilizaciones de indocumentados las que al momento recorren la zona sur de México en su camino al centro y norte del país. La mayor está en Oaxaca, y la integran cerca de 3 mil personas.

Preocupa a SRE nueva ley antiinmigrante. La canciller Alicia Bárcena expresó su preocupación por las nuevas medidas en contra de los derechos humanos de los migrantes, ante la aparición de nuevas leyes en estados como lowa y ahora Tennessee con la legislación #SB2576, por lo que advirtió que se reforzarán las acciones de asistencia consular ante posibles casos de separación de familias, así como prácticas discriminatorias y de perfilamiento racial.

Sin aplicar, presupuesto de 485 mdp

# Dejan sin dinero a 111 refugios y centros de atención para mujeres

**TITULAR** de la RNR señala que llevan 4 años con el mismo recurso, pese a que la inflación subió 22%; el año pasado estos espacios atendieron a casi 21 mil personas, incluidos niños

Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

pesar de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) cuenta con un presupuesto de 485 millones 673 mil 998 pesos para 111 proyectos que protegen a este sector en refugios y estancias de atención externa en 2024, hasta el momento no han dado ningún recurso a estos espacios, lo que mantiene preocupadas a las responsables de los mismos.

**UN INFORME** de la Cepal revela que sólo en 2022 se registraron 4 mil 50 feminicidios en América Latina, contra 3 mil 926 reportados en 2021 y 3 mil 846 en 2020.

# **Eldato**

"No sabemos si se va a aplicar el 100 por ciento del presupuesto, ya que el recurso se les va entregando hasta que se firmen los convenios, pero hasta el momento, no se ha firmado ninguno. La gran deuda es que en los tres primeros meses del año no se han entregado recursos, lo que dificulta la atención", explicó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

En entrevista con *La Razón* la activista detalló que, en una primera convocatoria, hay 111 proyectos aprobados, lo que impacta en 72 refugios y 39 centros de atención externa, pero aclaró que falta mitad del año.

Señaló que llevan cuatro años con el mismo presupuesto, además que las autoridades no tienen diálogos horizontales para que se escuche lo que necesitan las mujeres que han sido violentadas.

Explicó que, en 2024, el presupuesto sólo se incrementó 0.02 por ciento respecto al año pasado, lo que significa 119 mil pesos, lo que contraviene el incremento que viene por ley, para cubrir las necesidades y que debe estar por encima

De acuerdo con la RNR, ser mujer en México es un riesgo latente, ya que en

## **TAREA RELEVANTE**

Sábado 13 Domingo 14.04.2024

Tan sólo en 2023 la RNR acompañó a 20 mil 284 mujeres, niñas y niños, los cuales:

WENDY FIGUEROA, directora de la RNR, en foto de archivo.

### **ATENCIONES 55.7%** Fueron en refugios

**34%** En los Centros de Atención Externa

8.6% En redes sociales y líneas telefónicas

1.5% En el Centro de Empoderamiento

## **REPORTES DE LAS USUARIAS**

82% violencia física

88% violencia psicológica

48% sufrió violencia sexual

## **AFECTACIONES A SUS HIJAS E HIJOS**

85% violencia física

95% violencia psicológica

76% violencia económica

52% violencia patrimonial

# **AGRESIÓN CRIMINAL**

Privación de la vida de mujeres en los últimos años.



# **HOMICIDIO DOLOSO DE MUJERES**



los últimos seis años se han cometido 16 mil 570 homicidios dolosos contra mujeres y cinco mil 556 casos de feminicidio, siendo 2021 el año más violento contra las mujeres, niñas y adolescentes en este sexenio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Encuesta Nacional sobre la Diná-

mica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia que en México siete de cada 10 mujeres no están seguras en sus casas por las violencias machistas que viven, por lo que necesario que cuenten con un lugar seguro.

Tan sólo en 2023 la RNR acompañó a 20 mil 284 mujeres, niñas y niños. El

NO SABEMOS si se va a aplicar el 100 por ciento del presupuesto, ya que el recurso se les va entregando hasta que se firmen los convenios, pero hasta el momento, no se ha

Directora de la Red Nacional de Refugios

55.7 por ciento de las atenciones fueron a través de los refugios, 34 por ciento en los Centros de Atención Externa, 8.6 por ciento a través de las redes sociales y líneas telefónicas y el 1.5 por ciento en el Centro de Empoderamiento de la Red.

Con este contexto, el 82 por ciento de las mujeres usuarias reportaron violencia física; 88 por ciento, psicológica, y 48 por ciento, sexual, mientras que el 85 por ciento de sus hijas e hijos fueron víctimas de violencia física, 95 por ciento psicológica, 76 por ciento económica y 52 por ciento patrimonial.

A pesar de que aún no tienen las cifras de 2024 porque se encuentran realizando el nuevo informe, Wendy Figueroa detalló que la atención es 10 por ciento mayor en enero que el mismo mes, pero de 2023.

Por ello, ante el incremento y la nula respuesta de las autoridades para dar los apoyos, comenzaron a sufrir falta de medicamentos, alimentos o ropa.

"Sin duda, no nos alcanza, ya que los refugios llevan operando cuatro años con el mismo presupuesto, y los refugios ya no tienen presupuestos para medicamentos, alimentos o ropa. La inflación en cuanto alimentos ha sido del 22 por ciento, mientras que sólo nos aumentan 0.02 por ciento. Las cosas ya no cuestan lo mismo y esto impacta en la atención de las mujeres, por ello, los refugios buscan otros mecanismos de ingresos, como lonaciones o campañas", agrego

La activista hizo un llamado al Gobierno federal para que de inmediato entreguen los recursos, debido a que se encuentran en una situación muy difícil, y ya impacta en la atención de las mujeres.

Además, dijo que, sin duda alguna, la violencia contra las mujeres va en aumento, pues solo en 2023 datos del Gobierno federal detallan que 111 mujeres al día son víctimas de feminicidio, sin mencionar la cifra negra de los delitos que no se denuncian. "Además, de lo que se debe hablar v no se hace es la violencia cibernética y podemos avistar hasta temas de inteligencia artificial", agregó.

De cada 10 mujeres no están seguras en sus casas por la violencia

Lo señalan de presionar a jueces

# SCJN investiga a Arturo Zaldívar: exministro acusa que es "revancha"

Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

uego de que se difundiera un documento en el que se asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga a Arturo Zaldívar por presuntamente presionar a jueces a favor de proyectos de la 4T, el exministro rechazó lo señalado al indicar que se admitió una denuncia anónima y sin pruebas, y aseguró que tiene su conciencia tranquila; además, acusó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de intervenir con fines electorales.

Por la mañana se difundió la apertura de una investigación instruida por la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del exministro y excolaboradores, a quienes se les acusa de vulnerar la autonomía del Poder Judicial e incurrir en delitos como corrupción y enriquecimiento ilícito.

JUAN JESÚS Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló que el caso se está tergiversando por los tiempos políticos que vivimos.

# Eldato

De acuerdo con expediente J/108/2024 la indagatoria inició formalmente el pasado 9 de abril, luego de que se recibiera una denuncia anónima en contra de Zaldívar, quien hoy forma parte de los "Diálogos por la Transformación" del proyecto de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, así como otros cercanos a él, entre 2019 y 2022.

A Zaldívar Lelo de Larrea se le señala de vulnerar la autonomía e independencia de jueces para "satisfacer intereses personales y terceros" como, presuntamente, haber ejercido presión por medio de su exsecretario en la Presidencia de la Corte, Carlos Antonio Alpízar, para que jueces resolvieran a su conveniencia micos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y dinero.

Se apunta que también recurrió a extorsiones y amenazas como cambiarlos de adscripción o iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa. Entre el cúmulo de acusaciones por citas privadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobernación, se presume que hubo presión contra los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, quienes habrían recibido presiones al tener a su cargo las controversias por la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica.

**EL COLABORADOR** en la campaña de la 4T niega haber vulnerado autonomía del Poder Judicial y dice que hay fin electoral; indagatoria inició formalmente el pasado 9 de abril

> ALGUNOS de los excolaboradores de Zaldívar son Carlos Antonio Alpízar, Jaime Santana Turral, Arely Gómez González, Julio Scherer, Netzai Sandoval y Felipe de Jesús Delgadillo.

# **Eltip**

ES VENGANZA, REVIRA. Al respecto, el exministro Arturo Zaldívar aseguró tener la "conciencia tranquila" al afirmar que en los cuatro años en que estuvo en el Poder Judicial nunca presionó a ningún juez.

Tengo la conciencia tranquila yo defendí la independencia judicial cuatro años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, magistrado, magistrada, nunca se presionó absolutamente a nadie", dijo.

A causa de esto, acusó a la ministra presidenta del máximo tribunal, Norma Piña Hernández, de haber violado la normatividad y precedentes, pues recordó que en la administración de ella se han desechado denuncias que no aportan pruebas.

El hecho fue considerado por el ministro como una "revancha" contra el movimiento de la Cuarta Transformación, del que ahora es parte al acompañar la candidatura presidencial, porque desde la oficina de la ministra presidenta hay "preocupación" a causa de los resultados electorales.

"En este caso curiosamente se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias, contra personas iuzgadoras con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador", declaró en entrevista radiofónica.

stionó además que se haya difun dido la denuncia y el proceso siguiente, con lo que se vulneró el principio de presunción de inocencia y secrecía.

"Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y claramente la intención es participar en la cuestión electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos, en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios... veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección que supongo que lo dan ya por descontado Y



te su llegada al primer debate presidencial, el pasado 7 de abril.

# Candidatos presidenciales reaccionan a la denuncia

Por Yulia Bonilla y Jorge Butrón

LA CANDIDATA presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar dada a conocer este viernes parece "una venganza".

En entrevista con medios, dijo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actúa contra jueces que han aprobado proyectos de la Cuarta Transformación, lo que "demuestra" que hay una "politización" en este poder.

"Es la muestra, lo decía el otro día, cuando decía que pedían que se acabaran Las Mañaneras decía: "es autoritario". Pues no hay nada más autoritario que ahora, perseguir jueces por su decisión honesta... Parece una venganza, en efecto", declaró.

En tanto, Gálvez Ruiz dijo que el caso debe ser indagado para que, si hay responsables, se les aplique la ley.

"Pues finalmente si existen actos de corrupción, se tienen que investigar porque siempre he dicho que para decir cosas hay que tener la cola corta, y si él no tiene nada que deber, que se investigue o se castigue", dijo.

Morena que no diga que es politiquería cuando afecta a su equipo, porque cuando es para la oposición señalan que es justo.

"Yo siempre he dicho que se debe investigar la corrupción sin importar de color o de qué partido, o de quien se trata; debe ser algo que se investigue y no vaya a

decir politiquería. Ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es justo", aseveró.

Xóchitl Gálvez añadió que no prejuzga el tema y esperará hasta que se analice, aunque aclaró que no se puede eximir a nadie hasta que haya respuestas. Además, pidió que Arturo Zaldívar se separe de la campaña de Claudia Sheinbaum mientras se investiguen sus acusaciones.

"Yo no prejuzgaría el caso hasta que se analice, pues no se le puede eximir a nadie. Lo ético y correcto es que se separe de la campaña de Sheinbaum mientras dura la investigación, para que se ponga a disposición", indicó.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez aseguró que ve bien la investigación que se le sigue al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aunque aclaró deben tener un ánimo de justicia y no de venganza.

"Lo que está pasando con el propio ministro Zaldívar, que no ha renunciado a su pensión, a pesar de estar ya prácticamente, francamente en la arena electoral", dijo.

Álvarez Máynez señaló que Arturo Zaldívar no debe salir de la campaña de Claudia Sheinbaum, ya que, de esa m ra, ya sabe quiénes son. Respecto a Xóchitl Gálvez reiteró que a final de cuentas, lo que interesa a Alejandro Moreno (PRI) y a Marko Cortés (PAN) son sus plurinominales, por eso se pusieron en la uno, pues saben que van a perder y que están en vías de extinción.

entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos", dijo.

En su red social de Twitter, el exministro subrayó que "la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo

inédito y muy grave. Filtrarla a los medios aún más. La intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente. Hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial".

TENGO la conciencia tranquila yo defendí la independencia judicial cuatro años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, magistrado, magistrada

> Arturo Zaldívar Exministro







# **APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL**

# **LOS MILITARES DE VUELTA**

POR RAFAEL ROJAS rafael.rojas@razon.com.mx

Hace treinta años, con el fin de las dictaduras militares en América Latina, se perfiló una tendencia a la profesionalización de los ejércitos que parecía definitiva. La institución castrense era percibida como un actor fundamental de los diversos autoritarismos de la Guerra Fría. Hoy, aquel camino heredado de las transiciones democráticas de fin de siglo está siendo severamente cuestionado.

Los dos fenómenos más reconocibles de militarismo de nueva derecha, que no por casualidad comparten una mirada de similar recelo ante las narrativas de la transición, han sido los casos de Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador. Más recientemente, el gobierno de Javier Milei ha anunciado una reforma de su política de seguridad que reforzaría el papel del ejército en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las mafias y las pandillas.

El próximo 21 de abril, en Ecuador, se celebrará un referéndum constitucional, que de triunfar, introduciría un enfoque militarista de la seguridad nacional, con algunos elementos en común con el modelo salvadoreño. El primer punto de la consulta popular pregunta a los ecuatorianos si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado.

Más adelante, el referéndum ecuatoriano, que tendrá lugar en medio de la adversa reacción internacional contra la incursión militar en la embajada de México en Quito, propone incrementar las penas contra delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato y lavado de activos. El presidente Daniel Noboa fue de los primeros mandatarios de la región en felicitar a Nayib Bukele por su reelección y éste ha sido el único en abstenerse en la OEA, ante la resolución que condena el asalto a la embajada mexicana.

Pero la historia de la remilitarización de América Latina estaría sesgada si sólo tomara en cuenta el aumento de poder de los ejércitos bajo los gobiernos de la nueva derecha. Un libro reciente, editado en México por la editorial Grano de Sal y titulado Érase un país verde olivo, describe en detalle el notable incremento de funciones de las Fuerzas Armadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Los autores (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, María Marván Laborde, Pedro Salazar Ugarte y Guadalupe Salmorán Villar), académicos de primer nivel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, documentan que, a través de la Ley de la Guardia Nacional, los militares aumentaron sus competencias en investigación y persecución de delitos.

Apuntan, a su vez, que en este sexenio se han reportado 104 actos de militarización, cuarenta más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En los últimos años, el Ejército y la Marina han pasado a administrar entidades civiles como los aeropuertos, las aduanas, los puertos y las estaciones migratorias y se han hecho cargo de grandes obras de infraestructura como el Banco del Bienestar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El proceso de militarización en México responde a los crecientes retos a la autoridad del Estado que plantea la aguda crisis de seguridad que se vive en toda América Latina y el Caribe. Los autores ven antecedentes del fenómeno en la tradición populista, que trazan entre el varguismo y el peronismo y los gobiernos bolivarianos de principios del siglo XX.

Aunque esa continuidad pueda sostenerse es inevitable pensar la remilitarización mexicana en el contexto más amplio de un giro regional en las políticas de seguridad, donde también se inscriben las nuevas derechas. La vuelta de los militares es un fenómeno transversal en América Latina y el Caribe, que avanza por igual desde la izquierda o la









**BLOQUEO** de vecinos de la alcaldía Benito Juárez, ayer, en el cruce de Insurgentes y Xola.

Suman 4 días de bloqueos

# Sigue protesta de vecinos de BJ por agua contaminada

Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

or cuarto día consecutivo vecinos de la alcaldía Benito Juárez se mantienen en plantón en el cruce de avenida de los Insurgentes y Xola, inconformes por la lenta atención y los pocos avances sobre el tema del agua contaminada en un pozo que llega a sus casas; además, aseguran que el bloqueo permanecerá todo el fin de semana, a fin de presionar a las autoridades para que les agilicen una solución al problema.

En el parque San Lorenzo continúan las carpas donde se ha colocado un puesto de mando, donde servidores de diversas dependencias del Gobierno capitalino ofrecen información a los habitantes de las colonias afectadas; sin embargo, las personas siguen demandando que es insuficiente, pues ven sólo largas.

Habitantes de la alcaldía pidieron tener un canal abierto con el Gobierno de la Ciudad de México, pues, señalaron, tras la reunión que sostuvieron el jueves pasado con representantes, no tienen información de cuándo pueda ser el siguiente encuentro

**HABITANTES** de la zona afectada anuncian que continuarán en su plantón este fin de semana para que se agilice la solución; Ejército mantiene el apoyo con plantas purificadoras

Entre las solicitudes piden hacer pública toda la información de los resultados de estudios realizados al agua, un plan para llevar el líquido a las colonias afectadas, un proyecto para el lavado de cisternas, así como condonar el pago del agua y buscar soluciones urgentes.

Ante la falta momentánea del recurso para uso potable, el Ejército mexicano mantiene un operativo de ayuda, a través del Plan DNIII, con plantas purificadoras y entrega de garrafones, y desde ayer también se sumaron elementos de la Secretaría de Marina; en este escenario, continúa el precio elevado de las botellas de agua en algunas tiendas, e incluso, los garrafones en expendios locales también se encuentran escasos.

Los habitantes señalan que hasta el momento no ha quedado claro el tema de la contaminación en el pozo, por lo que en la mañana, fueron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ingresar una denuncia a fin de ejercer presión hacia las autoridades.

Además, desde ayer los habitantes comenzaron a lavar tinacos y cisternas con ayuda de empresas que brindan el servicio, debido a que temen que haya infecciones en la piel o cualquier daño a la salud, pero el pago se realizó de sus bolsillos.

NO HALLA UNAM ANOMALÍAS EN AGUA ANALIZADA. Ayer por la tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que no halló anomalías en las muestras de agua de la alcaldía Benito Juárez, aunque sí especificó que las pruebas analizadas no incluyen la detección de hidrocarburos.

A través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la máxima casa de estudios dijo que los resultados de los análisis físico-químicos practicados a las muestras presentadas presuntamente de la alcaldía Benito Juárez, arrojan valores normales en lo relativo al PH, Sólidos totales, Nitratos, Nitritos, Cloruros, Sulfatos y Dureza.

De acuerdo a la UNAM, en días pasados, un laboratorio del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia recibió de un particular una solicitud para que se practicaran análisis físico-químicos a tres muestras de agua, presuntamente recabadas en sendas direcciones de la Alcaldía Benito Juárez.

En una tarjeta informativa señaló que es importante resaltar que las pruebas solicitadas por el particular no comprenden el análisis de hidrocarburos.

# **PLIEGO PETITORIO**

Entre las demandas de los habitantes de la alcaldía, destacan:

TENER un canal abierto con el Gobier-

• HACER pública toda la información de los resultados del agua

• UN PLAN para llevar agua a colonias afectadas.

• PROYECTO para lavado de cisternas.

• CONDONAR el pago del agua y buscar soluciones urgentes.

# Agradece Batres apoyo de la Sedena y Marina

Por Jorge Butrón

Mil litros de agua

por hora genera la planta del Ejército

jorge.butron@razon.com.mx

**EL JEFE** de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, agradeció a las Fuerzas Armadas por el apoyo brindado durante la emergencia por agua en la alcaldía en Benito Juárez.

"Pero quiero aprovechar para agradecerle mucho toda su ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que llevó su planta potabilizadora de agua móvil, poniéndose al servicio de la gente en una tarea civil", dijo.

El mandatario capitalino señaló que la Secretaría de Marina (Semar) respondió al llamado ciudadano y puso a disposición otras dos plantas potabilizadoras de agua.

"Inmediatamente cuando la Sedena informó en el Gabinete de ayer en la mañana, nos informó: ya tenemos las dos plantas que nos pidió el secretario de Bienestar Social, la Marina inmediatamente dijo: nosotros tenemos otras dos y las ponemos también, aquí arriba en el Gabinete. Entonces, estamos muy contentos con la Sedena, con la Marina por todo su apoyo, fabuloso, maravilloso", expresó.

Asimismo, explicó que el alcalde de Iztapalapa, Raúl Basulto, les comentó que tenía cuadrillas expertas en el lavado de cisternas y llegaron a la alcaldía

**QUIERO** agradecerle mucho toda su ayuda a la Sedena, que llevó su planta potabilizadora de agua móvil, poniéndose al servicio de la gente, y a la Marina

> **Martí Batres** Jefe de Gobierno de la CDMX

De esta manera, ya hay brigadas ayudando a la limpieza de cisternas en contacto con la gente, "eso es lo que le pedimos a los compañeros, mucho contacto con la gente, mucho espíritu de servicio con la población y, bueno, estamos recibiendo apoyo solidario".

Batres Guadarrama mencionó que apenas se van a reunir con los integrantes de las mesas, para saber las cifras y avances en el tema de apoyo a la ciudadanía, así como de la contaminación del agua.

"No obstante, les comentó que hay mucha actividad en la zona de parte de nuestros compañeros, están haciendo un



EL JEFE de Gobierno, Martí Batres, ayer, en conferencia de prensa.

gran trabajo de atención a la ciudadanía. Nuestros compañeros de Bienestar Social desde el primer momento se fueron a campo; luego, luego en cuanto se supo del tema, empezaron a hacer visitas los compañeros de Bienestar Social", agregó.

Hacen politiquería con el tema del agua, dicen

# Oposición acusa a Gobiernos local y federal de ignorar reclamos en BJ

Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

andidatos y legisladores federales y de la Ciudad de México, criticaron la lentitud con que las autoridades local y federal han tratado el tema del agua contaminada en la demarcación Benito Juárez.

Lía Limón, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD por la alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que el Jefe de Gobierno, Martí Batres, más que conducirse como tal, se comporta como un porro.

"El que estorba y mucho es usted, con su indolencia y su incapacidad de dar la cara y atender a los vecinos. Lo que pueda suceder es su responsabilidad y no presuma que está limpiando pozos, porque esa es su chamba", señaló.

VECINOS del fraccionamiento La Guadalupana realizaron bloqueos en las carreteras Texcoco-Lechería y en la libre México-Pachuca, para exigir la dotación de agua.

# **Eldato**

La candidata agregó que es increíble que el Jefe de Gobierno, no solo, no les dé la cara a los vecinos, sino que haya recibido oficios por parte de la alcaldía Álvaro Obregón, y no les haya hecho caso ante la problemática.

"Me informan que le hicieron llegar y que siga sin dar respuesta y sin sentarse a construir soluciones y una atención conjunta; es usted un indolente y la indolencia y la negligencia matan. Así como hace años usted dio leche con heces fecales, hoy da agua con gasolina", añadió Limón García.

A su vez, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña aseguró que ni en la tragedia de la Línea 12 hace tres años en Tláhuac se dignó a llegar para conocer el sentir de las familias, pues nunca visitó las clínicas públicas que no tenían camas ni tratamientos para atender a los enfermos de Covid-19 y esta es una situación más.

"Y apoyamos que no levanten este bloqueo porque el agua sale sucia de sus casas y un garrafón es una total burla a su calidad de vida, las y los vecinos que se mantienen en el cruce de Xola y avenida Insurgentes Sur, merecen respuesta oportuna", dijo.

Gutiérrez Ureña cuestionó que el Jefe crisis de agua en la alcaldía, donde siempre le da la espalda a las personas que sufren por la negligencia de la cuarta transformación tanto en la capital como

En tanto que Raúl Torres Guerrero, legislador albaizul, expresó que el mandatario es quien verdaderamente hace politiquería de la situación al no girar instrucciones para iniciar una visita al pozo o a los domicilios donde el agua sale contaminada.

"No hay un Presidente para las crisis, tenemos un presidente que es candidato, líder de partido y coordinador de

LÍA LIMÓN, candidata a la alcaldía Álvaro Obregón, asegura que el Jefe de Gobierno se comporta "como porro"; legisladores federales del PAN impulsarán crear una comisión para conocer las verdaderas causas de la contaminación del líquido para que la Fiscalía local proceda



PERSONAL de la Sedena, ayer, instaló plantas purificadoras para auxiliar al Gobierno capitalino en la distribución de agua potable gratuita en la alcaldía Benito Juárez.

# **EL ISSSTE DESMIENTE ENVENENAMIENTO**

**EL INSTITUTO** de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió la información divulgada en redes sociales sobre la supuesta llegada de los primeros pacientes envenenados por beber agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez al hospital 20 de noviembre.

Señaló que es falsa la información que se viralizó en las redes, en la cual se aseguró que los enfermos habían sido trasladados al Centro México Nacional, ubicado en la avenida Universidad.

"Hasta el momento no existe ningún reporte de pacientes con intoxicación por consumo de agua", aclaró el ISSSTE en su cuenta oficial de X.

En diversas páginas digitales se dio a conocer la noticia de que habían llegado los primeros casos de envenenamiento por hidrocarburos: "Los pacientes presentan convulsiones, neumotitis y estado de coma en los casos más graves".

Sergio Ramírez

# MC demanda al director de Sacmex

Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@raxon.com.mx

LA SENADORA de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia local, en contra del titular del Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), Rafael Carmona, por daños al medio ambiente y su presunta responsabilidad en la mala gestión de la crisis de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez.

Dijo que, si bien es probable que las autoridades de Sacmex no sean responsables directamente de la contaminación del agua, sí lo son de la mala gestión de esta crisis, de que continúen los daños a la salud de la población, opacidad en el manejo de la situación y de la lentitud para dar una respuesta que dé solución efectiva al tema.

Con una botella de agua recabada en la Gobierno capitalino, Martí Batres "le dé un traguito", la emecista convocó a los vecinos de la demarcación y a las autoridades capitalinas a crear un "pacto por el agua".

HABITANTES de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX, reportaron que el área afectada por la contaminación de agua se extendió a las colonias Roma y San José Insurgentes.

# Eltip

El propósito es frenar y solucionar, de una vez por todas, esta crisis que se perfila para cumplir dos semanas sin que haya transparencia en su manejo, protocolos claros y una solución de fondo en beneficio de las familias de la capital, abundó.

"Nos debe mover, más allá del control de la crisis reputacional que de forma paralela se generó contra el Gobierno de la Ciudad de México, es dar una solución de fondo para las familias afectadas.

"Esto debe ser punto de partida para crear los mecanismos necesarios que impidan que esto se repita y se pueda contiras para atender de forma efectiva la crisis hídrica que afecta al país y a la capital, lo cual no implica dejar de investigar las responsabilidades de esta crisis", destacó.

Criticó que el Gobierno de la CDMX haya hecho un manejo para atajar la crisis que les generó esta problemática, y no un manejo adecuado y transparente para atender a las familias de la capital.

Por su parte el coordinador de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados, Braulio López, dijo que esto debe llamar la atención hacia el presupuesto de egresos, pues en 2024 hubo una reducción en los recursos de la Conagua de 12 por ciento, cuando lo que se buscaba era aumentar al doble lo que dieron en 2023.

Esto afecta tuberías, mantenimiento, monitoreo y vigilancia de los pozos y el sistema de aguas; "la contaminación se puede explicar, ya que no están vigilando de forma adecuada los pozos porque no hay presupuesto suficiente ni recursos humanos suficientes para mantener una verificación adecuada", agregó.

Úrsula Amaranta Martínez, vecina de la sado presentaron al Gobierno de la CDMX las firmas de los vecinos afectados y solicitaron información detallada al Jefe de Gobierno. Martí Batres.

campaña de Morena, al mismo tiempo, en Benito Juárez, las y los vecinos están solos", manifestó.

Torres Guerrero subrayó que López Obrador no fue tampoco a la zona cero cuando un huracán destruyó Acapulco, no acudió a ver a los padres de los jóvenes asesinados en Salvatierra en Guanajuato, ni mucho menos con la familia de otro grupo de jóvenes que perdieron la vida en Tlaquepaque, Jalisco.

Por su parte, la diputada federal Wendy González Urrutia anunció que, desde San Lázaro, buscará crear una comisión investigadora para conocer las verdaderas causas de la contaminación del agua que reciben varias colonias de Benito Juárez, "y desde ahí, aportar elementos para que la Fiscalía local haga su chamba con líneas de comunicación objetivas, porque siempre pasa, al tratarse de temas que tienen que ver con la oposición, suceden dos cosas: tortuguismo o revancha

Presidente para las crisis, tenemos un Presidente que es candidato, líder de partido y coordinador de campaña de Morena, al mismo tiempo, en Benito Juárez, las y los vecinos están solos

NO HAY un

Legislador del PAN





LAMENTAMOS que ante la reincidencia de López Obrador de intervenir y meter las manos en el proceso electoral, el INE no se haga valer como árbitro electoral ni garantice una

**larko Cortés** / Dirigente nacional del PAN



LAMENTABLE que el INE no haya suspendido las mañaneras de López Obrador quien todos los días viola la Constitución y la normatividad electoral. ¡El Presidente debe de estar en la cárcel!

**Jesús Zambrano** / Líder nacional del PRD

# AMLO celebra sigan mañaneras; oposición lamenta

Por Jorge Butrón y Sergio Ramírez

**EL PRESIDENTE** Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Consejo General del INE de no prohibir las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, ya que iba a ser una aberración y flagrante violación a la Constitución sobre la libertad de expresión; "nos querían cepillar, pero no pudieron", aseguró.

Al inicio del diálogo circular de este viernes en Palacio Nacional, opinó que la intención de los partidos de oposición de cancelar las mañaneras es un acto desesperado, irracional, que los está llevando a cometer muchos errores en esta campaña.

POR UNANIMIDAD, el Consejo General del INE determinó que las conferencias matutinas de Palacio Nacional son una función legítima de información por parte del Gobierno.

"Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información. Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos, cuando la democracia es debate, es diálogo. En las dictaduras no se puede hablar, en la democracia se tiene que garantizar la libre manifestación de las ideas", sostuvo.

Consideró que lo importante es que los consejeros electorales del INE reconozcan que no pueden prohibir las mañaneras, porque "se trataba de una aberración".

Culpó al empresario Claudio X. González hijo, de ser el responsable de toda la campaña de guerra sucia en contra de su gobierno, sin embargo, no le está funcionando como las 300 millones de menciones de #PresidenteNarcotraficanteAMLO.

El Presidente dijo que aún está pen diente la resolución sobre la decisión de bajar o no la presentación del informe de las iniciativas al Congreso de la Unión, el 5 de febrero pasado.

Tras la resolución, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que el INE no se haya hecho valer como árbitro electoral, lo que puede impactar en el proceso electoral de junio próximo.

Del mismo modo, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que al órgano electoral le tembló la mano "a pesar de las flagrantes y reiteradas violaciones a la Constitución por López Obrador en sus mañaneras, decidió no suspenderlas".

Ejecutivo prevé que sea la próxima semana

# Apuran aval a polémica reforma sobre pensiones

Por Sergio Ramírez

mexico@razon.com.mx

l Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que el Congreso de la Unión votará la semana próxima la reforma legal, para que a partir de mayo se obtengan los primeros trabajadores beneficiados con las pensiones al 100 por ciento.

"Sea una reforma constitucional, sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiecen a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar. Ya se analizó en comisiones y se va a votar la semana próxima, para que en mayo podamos decir se cuenta con este fondo", dijo.

AMAFORE calcula que de aprobarse la iniciativa, se pueden transferir al Fondo del Bienestar entre 30 mil y 40 mil millones de pesos de ahorros no reclamados.

# **Eldato**

El primer mandatario aclaró que la reforma constitucional que envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero pasado, sería discutida en fecha posterior, con el fin de que se cuente con un fondo compensatorio de 150 mil millones de pesos para beneficiar a los trabajadores que se pensionen.

"Las cuentas individuales de Afores son intocables, nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores, no somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más", subrayó.

El Presidente explicó que se llevó a cabo una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones de las Afores, con lo que hasta ahora se han recuperado más de 120 mil millones de pesos en favor de los trabajadores, según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. "O sea, se

EL PRESIDENTE estima que en mayo se obtengan los primeros trabajadores beneficiados con esta iniciativa; reitera que las cuentas individuales de las Afores son intocables



# SUPERVISA OBRAS EN YUCATÁN

**LUEGO** de los incindentes registrados en el Tren Maya en las últimas semanas, el Presidente viajó este viernes a bordo del convoy desde Valladolid, Yucatán hacia Cancún, a Quintana Roo para revisar la construcción de la planta de ciclo combinado.

quedaban con ese dinero las Afores, no les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas y estoy seguro que vamos a terminar el año con un fondo de 150 mil millones de pesos para el ahorro de los trabajadores", refirió.

Añadió que, con esa reforma aprobada en su gobierno, no alcanza para lograr que los trabajadores tengan una buena jubilación.

"Sí (reforma legal), porque queremos hacer lo más pronto posible, sin embargo, no se retira la reforma constitucional, para ir a fondo. La reforma legal primero para que esté listo en mayo", apuntó.

Por ello, detalló que la iniciativa de reforma constitucional pretende es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar para el que se jubile con estas leyes antilaborales, la de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón y sus asociados, puedan recibir una cantidad mayor.

El mandatario federal arremetió en contra de sus adversarios políticos al calificarlos como "torpes", ya que no se dan cuenta de que al difundir mentiras sobre las pensiones le dan pauta para recordar las acciones de los expresidentes en contra de los trabajadores.

"Toda esta manipulación, porque son muy torpes, no se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite a mí recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador que reformaron la Constitución para quitarle una cantidad considerable a las pensiones de los trabajadores", finalizó.

# Niega enojo con Sheinbaum por debate

Por Sergio Ramírez

mexico@razon.com.mx

Mañaneras se han

bajado desde 2020 a

la fecha

**EL PRESIDENTE** Andrés Manuel López Obrador desmintió que exista un distanciamiento o inconformidad con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tras el debate del domingo pasado, y calificó como un invento de mala fe esa información.

El primer mandatario aclaró que su malestar con el debate es por la narrativa del mismo donde se cuestionaron los logros del gobierno de la Cuarta Transformación a través de las preguntas que leyeron los moderadores Denise Maerker y Manuel San Martín, las cuales fueron enviadas por la sociedad.

manipulación, inmediatamente inventan conservador. rrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones", declaró en conferencia matutina.

-¿Se refería solo a las preguntas?; "Sí, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno, que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, mucho, mucho, mucho", aseveró.

nó que la difusión de la supuesta molestia con Sheinbaum

"Fíjense la simplificación, la mala fe, la Pardo fue una estrategia del bloque

quialmente amarrar navajas, cucándome. Pero la verdad es de pena ajena porque

> hacen el ridículo, pues eso fue lo que interpretaron, claro que no interpretaron eso, porque pues no son tontos, pueden ser perversos, pero tontos no".Dijo que la oposición le dio una interpretación sesgada a las críticas que lanzó al formato del debate de los tres candidatos. Sin embargo, pidió a los medios de comunicación ya no hablar del tema porque "nos metemos en honduras" con el INE.

> > 13/04/24 0:49

primer encuentro entre candidatos, superando las búsquedas por el eclipse solar, de acuerdo con Google. El Presidente de México opi-

Eltip

**DEBATE** fue la pa-

labra más buscada

en México durante

la transmición del

08LR-12.35.indd 2





09



CLAUDIA SHEINBAUM, ayer, en su gira por Tijuana, Baja California.

# Sheinbaum: Objetivo es usar más energías limpias

**DURANTE SU** vi-

sita por Ensenada,

Claudia Sheinbaum

se comprometió

a incrementar el

salario mínimo del

magisterio a 16 mil

pesos mensuales

y que éste año con

Eldato

Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

ANTE LA PREOCUPACIÓN manifestada por empresarios bajacalifornianos acerca de la exigencia de energías limpias que empresas han hecho a algunos sectores para mantener su actividad en el estado, la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que su proyecto contempla acelerar la producción energética por otras vías, como la solar o la eólica.

Este viernes sostuvo un encuentro con el sector empresarial desde Tijuana, Baja California, donde expuso las propuestas que plantea en su proyecto de gobierno de ganar la Presidencia del país.

En la ronda de preguntas, el presidente de INDEX, Pedro Montejo, planteó que los corporativos han exigido a la industria de la manufactura y exportación utilizar energías limpias, renovables y nuevas, pues "de no poder hacerlo están siendo condicionadas (para) mantenerse en nuestra región".

También expuso que las inversiones de la federación para contar con plantas de combustión interna y ciclos combinados no se han acompañado de recursos que permitan la transmisión y distribución de la energía que se genera.

Sobre el primer punto, Sheinbaum Pardo dijo que ya trabaja con un grupo de investigadores que la han acompañado desde su etapa académica, para trazar un plan que responda a la demanda energética en el país.

"Estamos trabajando en ello, el objetivo es avanzar más rápido en la transición energética solar, eólica, en la generación distribuida", dijo.

Además, propuso potenciar las oportunidades que hay en Baja California para conectar al estado con los demás polos de desarrollo en el territorio mexicano.

"¿Cómo lo vinculamos con el sector industrial nacional? No solamente de la maquila, aunque la maquila, obviamente, es importante y ¿qué infraestructura adicional a lo que existe ahora, la Otay II, el Viaducto que se está haciendo aquí y la infraestructura que se está desarrollando?, ¿qué cuestiones adicionales, particularmente, de agua y de otra infraestructura que se requiera también? Pero también vinculada con todo el desarrollo nacional, a partir de una mínima planeación que permita generar todo el potencial para incentivar la inversión privada", dijo.

> Además, compartió que uno de los planes para el país es la construcción de cien parques industriales, a fin de abonar al desarrollo y sustentabilidad.

"La soberanía energética es factible, me he dedicado muchos años a la planeación energética, mantener el 54 por ciento de la generación eléctrica en manos del Estado y el 46 por ciento de inversión priva-



LA CANDIDATA Xóchitl Gálvez, ayer, en Monterrey.

# Xóchitl exige a AMLO no meterse en elección

Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

LA CANDIDATA de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje de meterse en la elección, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no suspender las conferencias matutinas.

Entrevistada en Nuevo León, explicó que la conferencia mañanera solo sirve para denostarla y decir mentira, uno de los ejemplos, es la declaración que quería quitar los programas sociales.

"Él fue el que creó esta idea de que yo quiero quitar los programas sociales. Es el Presidente el que empezó con esa mentira en una mañanera en el mes de noviembre

La aspirante de la oposición espera que las cosas mejoren, tras la decisión del INE, pues aseguró que "fue muy sospechoso" el cambio de formato en el debate presidencial.

Además, dijo que van a ser más cuidadosos con el órgano electoral en sus resoluciones.

Por otra parte, tras sus declaraciones en contra de la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, sobre que ha tenido diversos cargos y no ha logrado tener un patrimonio a sus 61 años, aclaró que fue Morena quien quiso sacarla de contexto.

"Pues es que justo algo que quisieron ayer sacar de contexto, porque yo ayer les queda clarísimo que me refería a que la señora Sheinbaum en el debate me había dicho que ella vivía en un departamento rentado y yo vivía en una casa, como tratando de decir que es negativo que tú tengas un patrimonio", explicó Gálvez Ruiz.

Sostuvo que todos los mexicanos deberían de aspirar a tener un patrimonio, por eso para ella es tan importante este programa Nacional de Vivienda, para que cualquier joven, cualquier mexicano trabajador pueda hacerse de su patrimonio.

En cuanto a seguridad, Gálvez afirmó que cambiará la estrategia de "abrazos y no balazos", aunque aclaró que no se hará con el uso de la fuerza, sino con corporaciones fuertes y con tecnología.

"Tengan la certeza que se van a acabar los abrazos, pero tampoco vamos a apostarle a la violencia y al uso de la fuerza, pues necesitamos buenos policías con prestaciones y becas en las mejores universidades", destacó.

Durante un diálogo con in-



tegrantes de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) aseguró que este gobierno dejó de gastar 50 mil millones de pesos en seguridad y se han ido a las obras faraónicas, por ello, dijo que le van a apostar a la seguridad, salud y educación pública; además se va a desmilitarizar al país y los militares a apoyar a la seguridad nacional.

# Niega Máynez recurrir a INE por debates

Por Jorge Butrón

**EL CANDIDATO** presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez negó que haya solicitado una reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE) como se dio a conocer en días pasados.

Entrevistado en la Gala Fosfo en Atizapán, Estado de México dijo que es mejorable el debate, ya que siempre hay cosas que mejorar en el aspecto técnico, en el aspecto tecnológico, sin embargo, señaló que le parece que ha sido una exageración el golpeteo al INE.

"A los consejeros, cuando, dos cosas,

esas reglas fueron acordadas por los están culpando al INE de su mal desempeño en el debate, ni siquiera contestaron las preguntas que se les hicieron por estarse atacando", indicó.

El candidato aseveró que hay un recuento de más de 30 ataques entre las aspirantes presidenciales, situación que no es culpa del INE, pues dijo que ellas debieron de haber utilizado el tiempo para responder las preguntas, para estar en los temas y no para atacarse y para dar esa imagen que le dieron al pueblo de México, "y que es lo que está ocasionando esta también remontada nuestra".

Máynez señaló respecto a la iniciatique apoyará todo lo que vaya en beneficio de las personas, pues aseveró que ha habido reformas regresivas que se deben de analizar.

"Me parece que el único problema que yo vería es que no haya discrecionalidad en el manejo de las pensiones, que el dinero que las personas tienen ahorradas no se invierta o desvíe en otros fines para los que no son. Que si va a haber rendimientos que sean en fondos muy seguros, instrumentos que hay de toda la seguridad y que los rendimientos se les den a las personas, no al gobierno o a otro tipo de actores beneficiarios", explicó.



EL CANDIDATO de Movimiento Ciudadano asistió ayer a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Asalto a embajada

Exvicepresidente tiene derecho al asilo, señala

# AMLO aplaude cambio de postura de Canadá

Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

uego de expresar su satisfacción por el cambio de postura de Canadá que condenó la irrupción violenta en la embajada mexicana en Quito, Andrés Manuel López Obrador aseguró que permitir que el exvicepresidente Jorge Glas obtenga asilo en México no resolvería el conflicto con Ecuador.

"Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el tribunal internacional (la Corte Internacional de Justicia), pero no es que nos envían, como lo estábamos solicitando, en calidad de asilado al (ex) vicepresidente y ya lo otro se olvidó, no", dijo AMLO en la conferencia mañanera.

El Presidente ratificó que su gobierno quiere que "no haya repetición" de un allanamiento como el del viernes pasado, cuando las autoridades ecuatorianas entraron por la fuerza a la embajada de México para llevarse a Glas, resguardado ahí desde diciembre pasado en medio de un proceso penal por corrupción.

**EL PRESIDENTE** AMLO negó que se haya distanciado de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, tras la publicación de varias columnas que especulaban sobre este tema.

# Eldato

"Desde luego que tiene derecho al asilo el (ex)vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo, pero son las dos cosas", ratificó, al tiempo de coincidir con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, de que serán los países miembros quienes resuelvan el caso de Ecuador.

Recordó que es prioridad del Gobierno de México que la Corte Internacional de Justicia resuelva la demanda que presentó el jueves contra Ecuador, y que la ONU debe suspender al país sudamericano hasta que ofrezca una disculpa pública.

"Estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía, que eso es lo que nosotros queremos", subrayó.

Reconoció que "tiene razón el señor António Guterres, secretario general de Naciones Unidas" por decir el jueves que "esto corresponde decidirlo también a los Estados miembros de la Organización de

López Obrador adelantó que participará el próximo martes en la cumbre virtual extraordinaria de mandatarios que convocó la presidenta Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Xiomara Castro para abordar la crisis diplomática México-Ecuador.

"Vamos a tener una reunión el martes, una teleconferencia, videoconferencia, que está convocando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que le agradezco mucho, como a otros mandatarios, porque ha habido mucha solidaridad con México", comentó.

EL PRESIDENTE asegura que permitir el refugio de Glas en México no resolverá el conflicto; señala que participará en la cumbre virtual de la Celac para abordar la crisis diplomática







**DESDE** luego que tiene derecho al asilo el (ex)vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo, pero son las dos cosas

Andrés Manuel López Obrador Presidente de México



# Aborda con Ken Salazar incursión a embajada

Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, abordaron el conflicto diplomático del gobierno mexicano con Ecuador, donde expresó su inconformidad por la postura "ambigua" y no enérgica de la administración del Presidente Joe Biden.

Tras confirmar que el diplomático estadounidense estuvo el jueves en Palacio Nacional, AMLO manifestó que ambos coincidieron en que había sido tibia la reacción de EU sobre la irrupción violenta a la embajada mexicana en Quito, debido a la falta de información sobre los hechos.

"Claro que tratamos el tema y coincidimos en que al principio no se

tenía en la Casa Blanca toda la información, que esto lo estuvo manejando seguramente el Departamento de Estado y son visiones distintas", expuso.

El Jefe del Estado mexicano atribuyó que las instituciones del vecino del norte son incluso, la DEA puede tomar decisiones sin consultarlo con el presidente Biden.

"En Estados Unidos es muy evidente de que está el Departamento de Justicia y las agencias que tienen autonomía relativa porque hay veces que la DEA actúa sin que se entere el presidente, eso me consta. Luego está el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Congreso y desde luego el Poder Judicial", aseguró.

Dijo que luego están los estados y recordó "lo que está pasando ahora, de que el gobierno de Texas y otros gobiernos están queriendo decidir sobre asuntos internacionales en el tema migratorio. Hay una controversia entre el gobierno federal y los estatales", apuntó.

Por ello, consideró que la respuesta del gobierno estadounidense no fue contundente: "Cuando sale el comunicado pues yo no estuve de acuerdo,

no estuve conforme, e imaginé que el presidente Biden no conocía lo que realmente había sucedido".

Relató que habló al embajador Ken para decir que quería que entregara personalmente a Biden el fragmento del video presentado el martes en la maviolenta de las fuerzas armadas y policiacas ecuatorianas en la embajada de México.



**EN PRIMERA** ins-

tancia, el Departa-

mento de Estado

de EU comunicó el

sábado que con-

denaba cualquier

violación de la Con-

sobre Relaciones

En ese sentido, agradeció a Canadá por modificar su postura sobre el conflicto con Ecuador y emitir una condena más enérgica contra el asalto de la embajada de México en Quito hace una semana.

"Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá porque, inicialmente, igual que el gobierno de Estados Unidos, fue ambigua, nada más que todavía estuvo peor el primer comunicado de Canadá que el de Estados Unidos", destacó.

Refirió que el primer comunicado de Canadá sobre los hechos del viernes pasado hablaba de la "posible, presunta o aparente" violación de la Convención de Viena pese a la irrupción de las autoridades de Ecuador en la sede diplomática mexicana.



MANIFESTANTES exigen la liberación del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en Quito, ayer.

# Jueza de Ecuador dice que captura de Glas es ilegal

LA JUSTICIA ecuatoriana declaró el viernes que la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la embajada de México fue ilegal, pero dispuso que siga en prisión para que cumpla una condena pendiente por casos de corrupción.

Una semana después de la controvertida incursión policial en la sede diplomática mexicana en Quito, la jueza Mónica Heredia dijo que quedó evidenciada la vulneración de la libertad personal de Glas "por ser su detención ilegal formalmente y arbitraria" y señaló que "correspondería la inmediata libertad de la persona afectada".

Según su explicación, la detención no cumplió con las formalidades de comunicar previamente a las autoridades pertinentes la decisión de allanamiento a la sede diplomática de México.

**UNO DE LOS** abogados de Glas, Marcelo Orellana, dijo en declaraciones que "esto es una victoria", porque se ha reconocido que la detención fue ilegal y arbitraria.

**Eltip** 

La irrupción de la policía en la embajada mexicana derivó en una crisis con el gobierno de ese país, que rompió relaciones con Ecuador. La actuación ha sido condenada y cuestionada por la comunidad internacional

Pese al pronunciamiento judicial, el tribunal decidió que el exvicepresidente Glas, condenado en dos casos de corrupción y con una investigación abierta, quedara en prisión.

"No es procedente conceder libertad al ciudadano al existir en su contra otra orden de prisión de libertad distinta" a la que motivó el pedido de habeas corpus. lectura del fallo.

La defensa del exvicepresidente había presentado ese recurso para pedir su puesta en libertad. Un *habeas corpus* busca restituir la libertad de una persona cuando su detención se considera ilegal o arbitraria.

El exvicepresidente tiene pendiente cumplir el total de la pena de prisión de ocho años dispuesta por sentencias de la Corte Nacional en dos casos de corrupción, pero además es investigado en otro caso por malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción de dos provincias tras un terremoto en 2016.

**CLARO** que tratamos el tema v coincidimos en aue al principio no se tenía en la Casa Blanca toda la información

**Andrés Manuel** López Obrador Presidente de México

10LRFINAL.indd 2 12/04/24 21:42 NÚM.446 SÁBADO 13.04.24

# El Cultural

[ SUPLEMENTO DE LA RAZÓN • NUEVA ÉPOCA ]

# **GRANDES BOLAS DE FUEGO**

CARLOS VELÁZQUEZ



LA LECTURA, EL ALEPH ROBERTO DIEGO ORTEGA ELOGIO DE LA INCERTIDUMBRE ARMANDO GONZÁLEZ TORRES





"Todo juego significa algo. Si designamos al principio activo que compone la esencia del juego 'espíritu', habremos dicho demasiado, pero si le llamamos 'instinto', demasiado poco", escribió Johan Huizinga en su libro Homo ludens. En este relato inédito de Carlos Velázquez parecen cumplirse las palabras del filósofo holandés. Aquí, en "Grandes bolas de fuego", el autor coahuilense deja un momento los escenarios sórdidos a los que suele condenar a sus personajes para dar espacio a la fantasía de la niñez, donde los campos yermos de la pobreza no son un fardo ni una desgracia, son campos de futbol.



# GRANDES BOLAS DE FUEGO

CARLOS VELÁZQUEZ

@Charlyfornicio

quí cerquita, en un municipio vecino, nació uno de los mejores futbolistas que ha dado esta tierra, dijo el profe el primer día de clases.
Fue así como se nos entrometió a los de la palomilla la terquedad por la pelota.

La pobreza es una fábrica de ingenio. La desventaja en sí bobina para arreglárselas uno por su cuenta. Con palos de escoba improvisábamos espadas, con sábanas deslucidas capas de súper héroes y con tinas bocabajo tambores. Pero inventarse una pelota escapaba a nuestra ciencia.

El único futbol que practicaba era en sueños. Dormido pegaba de patadas. Metía goles de rabona. Y era tan vívida la sensación de estar en la cancha que despertaba con las espinillas moretoneadas por la dura entrada de los rivales.

Hacernos de una pelota se volvió una prioridad para la palomilla. Por encima de destripar lagartijas a pedradas, de volar papalotes hechizos y de quedarse con el cambio de las tortillas. Pero ni mendigando entre todos ajustaríamos nunca para un balón. Además, viajar a la ciudad para comprarlo se nos afiguraba más trabajoso que subir al cerro por la ladera a las cuatro de la tarde. Y fue justito por eso, por culpa del maldito solazo, que decidimos salir a jugar de noche. Cuando la luz ya no pudiera latiguearnos.

Don Nabor, el de la tiendita, sólo vendía canicas, luchadores de plástico y camioncitos de redilas. Siempre que le preguntábamos por qué no vendía balones de futbol respondía lo mismo. Quesque porque era un entretenimiento del demonio. Dañino para los muchachos del campo. Según su predicción nos dedicaríamos a destripar las ventanas del pueblo a balonazos. Y nada atrae peor suerte que los cristales rotos.

Faltaban meses para navidad. Pero daba igual que estuviera a tiro de piedra. A Santa Clos no le gustaba el fucho. Al menos no al que le tocaba repartir los regalos en el pueblo. No importa cuántas cartas pidiéndole pelotas le llovieran, sabíamos que de su saco sólo saldrían envoltorios con canicas y luchadores, los mismos que una semana antes colgaban del techo de la tiendita de don Nabor.

A Santa no le gusta que los niños jueguen al futbol porque se estropean la ropa, decía mi ma.

En el pueblo abundaba la escasez y varias obsesiones. Escaseaba el agua, sobre todo. Y la mano de obra. La principal obsesión era el chisme. Y también la ropa. Había que cuidarse harto al jugar a las canicas porque el que llegara a su casa con las rodillas del pantalón peladas lo curtían a cuerazos. Por eso no es de extrañar que la

ropa se convirtiera en la materia prima de nuestros deseos.

Un balón es ilusión pura. Y con la ilusión uno hace lo que se le antoja. Cuenta chiles. Conquista reinos. Soborna árbitros.

La idea cobró forma una noche que nos hastiamos de patear un coco. Si una pelota era remota en el pueblo, los chuts eran cosa de extraterrestres. Pegarle al coco con los huaraches era demasiado tormento. Cada patada un volado. Tenías que darle con maña para evitar el crujir de los dedos. Pero la pasión no sabe de inconformidades y cada tanto escuchabas un quejido aquí y otro allá y al día siguiente mengano con la pata bandola. Vendada como disfraz de día de muertos. Y venga a renguear. Y lo peor, se desacompletaba el equipo.

¿Y si hacemos una pelota de trapo?, aventuró el Chicho un día que se le encendió la bombilla.

La emoción nos abrasó a todos. Pero tampoco era que nos sobraran las garras. Nadie de la palomilla estrenábamos ropa ni el día de nuestros cumpleaños. Nuestro guardarropa entero era herencia de nuestros hermanos mayores. No pasaba de unos cuantos pares de calcetines rotos, unas pocas trusas agujereadas y dos o tres playeras percudidas. Así que fuimos casa por casa, puerta a puerta, socorriendo lo que fuera,



Roberto Diego Ortega †

Delia Juárez G.

Mariana Ruiz Montell

Editora @marianamontell

## CONSEJO EDITORIAL

Carmen Boullosa • Ana Clavel • Guillermo Fadanelli • Francisco Hinojosa • Fernando Iwasaki Mónica Lavín • Eduardo Antonio Parra • Alberto Ruy Sánchez • Carlos Velázquez

Director General Editorial • Adrian Castillo Coordinador de diseño • Carlos Mora Diseño • Andrea Lanuza





Contáctenos: Conmutador: 52606001. Publicidad: 52500078. Suscripciones: 52500109. Para llamadas del interior: 018008366868. Diario La Razón de México. Nueva época, Año de publicación 15





sin mediar cláusulas. Ropa vieja, roída, encogida, apestosa, que nadie fue-

Tras rogar por cada prenda, juntamos un par de kilos y nos avecindamos a hacerlos tiritas. Tiras largas, tiras cortas, gruesas, delgadas, que parecían espaguetis de colores. Una vez que tuvimos un buen bonche, el siguiente paso fue trenzarlas. Como si estuviéramos envolviendo otra pelota, una invisible, como las que patean los jugadores en los anuncios de refresco.

No es que nos quedara perfecta, pero cuando vimos que rodó al primer pase, supimos que estaba lista para forjar los más hermosos sueños. La grandeza no requiere de mucho. Cuatro piedras como porterías dan pa una cancha imaginaria. Así comenzó nuestro prócer, dijo el profe, pateándose estos llanos y llegó a la Selección Nacional.

Yo pido ser Pelé, dijo el Chicho antes de que comenzara el partido.

Ya sin el temor de salir lesionados, corrimos tras el balón como si nos dieran de pajuelazos, igualito que a los burros que jalan el carromato. Pero entonces nos cayó la noche y se acabó el esparcimiento. Maldita garra no se divisaba más allá de tus narices y no había forma de atinarle. En el despoblado la noche se cierra con ganas y resulta un acertijo saber pa dónde

Los siguientes días fueron de una pensadera terrible. Había que seguir pateando balones de garra, pero con el sol jugar de día era perjudicial. A más de uno le había dado un golpe de calor. A cuarenta grados lo único que se antoja es sumirse en la modorra a la sombra de un arbolote, que por cierto aquí no abundan.

Hay manera, dijo el Chicho en uno al oscurecer. Vamos a prenderle fuego.

A quién si no se le iba a ocurrir cómo librar el atolladero. De entre toda la palomilla Chicho era el único que se forjaría un futuro lejos de estos lares. Todos sabíamos lo que nos aguardaba el destino. Creceríamos y moriríamos en la casa en que nacimos. Algunos casados. Otros amargados por la soltería. Todos. Menos Chicho. Él se convertiría en una pistola de la mecatrónica. Y triunfaría en la empresa que eligiera.

Por las noches, haciéndome el dormido, escuchaba discutir a mis padres. La pobreza arreciaba. Papá quería irse de mojado. Estaba cansado de ser un triste jornalero. Mamá se oponía. No la seducía la promesa de que le enviaría sus buenos dólares. Algo dentro le anunciaba que si abandonaba el pueblo nunca lo volvería a ver. Si te largas, te llevas al escuincle, lo amenazaba. Yo quería mucho a mi ma, pero nomás de pensar en todos los balones que me aguardaban cruzando la frontera, me marcharía con pa sin rechistar.

Un sábado por la tarde nos rascamos los bolsillos y entre todos juntamos para un litro de petróleo. Don Rubio, el petrolero, nos preguntó qué haríamos con el combustible. Ninguno soltamos la sopa, sabíamos que nos les gustaría la idea. No consultamos a nadie. Al anochecer rociamos la pelota con cuidado. Para que la estela no nos alcanzara. Le aventamos un cerillo y la pelota se prendió como un quinqué que tarda en agarrar.

A un metro no mirabas nada ni queriendo, pero la pelota corría con un conocimiento que daba gusto. Aquella noche Chicho fue Pelé y yo Maradona. Y perforamos la red de aire. Un aire que olía a gasolinera. Que apestaba como jieden los tragafuegos que se presentaban en el circo. Y nos chamuscamos los dedos. Pero a la tercera o cuarta patada hacía uno callo. Era menos doloroso que patear el coco. Y uno que otro pantalón, una que otra camisa, se contagiaba de la alegría del balón, pero apenas ocurría nos apagábamos unos a otros a manotazos o rodando por la tierra reseca. El jolgorio se escuchaba hasta el cielo.

Después de varias gambetas la pelota se consumió. Y volvimos a la oscuridad que para entonces se nos anrisotadas también se vino encima. Y sólo había una cosa por hacer, juirse,

> "LOS SIGUIENTES DÍAS FUERON DE UNA PENSADERA TERRIBLE.

HABÍA OUE SEGUIR PATEANDO BALONES DE GARRA, PERO CON EL SOL JUGAR DE DÍA ERA PERJUDICIAL." esconderse, sambutirse cada uno en su casa a limosnear cualquier trapo sin dueño.

Fue hasta el día siguiente que reunimos el material suficiente para construirnos otra pelota. Y la historia volvió a llenarse de gloria. Goles, cañonazos, pases de a taquito, vaya si le sacábamos partido al balón. Esa ropa vieja, desastrada, deslustrada, que se ponía triste a cada hora, a cada minuto, por la noche cobraba vida, refulgía. Y la tierra se cubría de tizne. Un oro negro que a nosotros nos hacía sentirnos ídolos. Héroes de dedos chamuscados.

Pasadas dos semanas la ropa comenzó a escasear. No había prenda que contrariara a la voracidad del fuego. Podríamos juntar kilos y kilos, una tonelada, pero no había cantidad que alcanzara. Nadie teníamos parentela en los municipios vecinos con quien hacer encargos. Suplicar por la ropa despreciada. La que no se atrevían a tirar por pudor. Que se apolillaba en cajones que nadie abría ya nunca. Esas reliquias que sabíamos que existían. Que en nuestras piernas se convertirían en materia de goles, golazos. Que arderían como nuestros sueños pueblerinos.

Las noticias de nuestros aquelarres llegaron hasta el pueblo. Sepa qué chismoso nos espió y fue de pitorra. Para mí que el sacristán. Con nuestro alboroto le espantábamos la diversión. Le gustaban aquellos parajes para ir a apretujar muchachas de la congregación. La bola de fuego le iluminó el rostro a más de una cuando venían de regreso del monte. Todos los vecinos convinieron que era peligroso esa clase de entretenimiento. Es como darle la mano al diablo, aseguraron. Nos prohibieron volver a patear una pelota encendida. Hay muchas otras maneras de hacer maldades, búsquense unas que no involucren fuego, sentenciaron. Y para asegurarse de que no desobedeciéramos, nos restringieron las garras. Nadie volvió a obsequiarnos ni un triste trapo de cocina reducido por el uso, ni una media corrida, ni un pañuelito de esos de juguete que caben bien a sus anchas en la bolsa del saco. Nos mataron el regocijo. En delante la única pelota que pudimos patear era la de la aburrición.

Entonces se murió don Tibo. Una mañana, doña Catarita, su mujer, se extrañó de que no se hubiera levantado a reclamar sus güevos divorciados con su café de la olla. La noche anterior habían cenado tacos dorados en la plaza principal. Dice la doñita que le advirtió a su marido que no abusara o se podía descomponer. A don Tibo la admonición le entró por un oído y le salió por el otro y se comió cua órdenes de carne y dos de requesón. Con hartos cueritos, un bonche de repollo y como un litro de salsa. Más dos cocacolas de vidrio. Se fue a dormir y ya no despertó. Pobre Catarita, el único hijo que tenían se les había pelado para la capital del Estado y cuando don Tibo se petateó se quedó solita. Bien triste y sin quehacer.

Don Tibo no era ninguna monedita de oro. El pueblo entero lo miraba con muina. Por ateo. Nadie podía entender por qué estaba casado con una

# "MIENTRAS HACÍAMOS LAS TIRAS EL CHICHO, CONDENADO, SUFRIÓ UNA REVELACIÓN, DESLIZÓ QUE SI NO ESTARÍAMOS HACIENDO MAL. ERA LA ROPA DE UN MUERTO. Y OUIZÁ NOS PODRÍA CASTIGAR DIOS."

beata. Le encantaba pelearse con los Testigos de Jehová. Hasta los élderes ya se le escondían. Llevaba enemistado con el párroco más de diez años y tenía prohibida la entrada a la iglesia. Lo acusaba de embaucador. De parásito. Y de pseudoiluminado. Catarita por el contrario nunca faltó a misa los domingos. Sabía que algún día necesitaría el favor de Dios. Pero el padre no se apiadó de ella y se negó a darle los santos óleos a su marido. Que se fuera al infierno con Marx el viejo panza de atole ése.

Catarita era famosa en el pueblo por sus buñuelos. Cada viernes le preparaba al padre una tanda. Como le gustaban, generosos de piloncillo, bien espolvoreados con azúcar mascabada y con hebras de cajeta. Después de la muerte de su marido, Catarita dejó de lado sus creaciones para desconsuelo del pueblo. Pero no dejó de asistir a misa con su ropa dominguera. Por mucho que trajera al padre atravesado, su compromiso era con Dios. Y aunque cada sermón el padre arremetía contra los egoístas y los herejes, Catarita salía menoscabada pero desoía las indirectas. Aunque luego venía a casa y se desahogaba con mi ma. Le dolía en el alma que el padre la conminara. Ya no llore, le decía mi ma, no le haga caso a ese comecuandohay.

Cada uno honramos la memoria de los muertos de distinta manera. Existen quienes quieren perpetuar todo como si el finado no fuera finado. Así como uno conserva las imágenes en fotografías. Y guardan con recelo hasta el más mísero calcetín sin importar que tuvieran los talones pelados. Pero Catarita no. La doña no podía soportar el dolor de ver las pertenencias de don Tibo todo el rato. Así que regaló todo su guardarropa. Sólo conservó su sombrero y el reloj, que eran herencia de su hijo, si es que algún día volvía. Al Chicho y a mí nos dio un tambache. Pantalones de mezclilla talla 42, camisas vaqueras y trusas amarillentas con olor a güevos.

Aquella noche estábamos de fiesta. Teníamos materia prima para forjar varias pelotas y un litrote de petróleo. Mientras hacíamos las tiras el Chicho, condenado, sufrió una revelación, deslizó que si no estaríamos haciendo mal. Era la ropa de un muerto. Y quizá nos podría castigar Dios.

Esas cosas no existen, le dije, las supersticiones. No creo que a don Tibo le vaya a llegar el olor a quemado hasta el más allá.

Mejor no, insistió el Chicho. Pa qué tentar al mal augurio.

La palomilla entera lo secundó. Nadie quería jugar con las pertenencias de un recién fallecido.

Bola de rajones, les grité. Si ustedes le sacatean yo sí voy a divertirme, dije y me puse a terminar de rajar las garras.

Armé la primera pelota y le prendí fuego. Corrí por el camino de tierra llevándome a toda la defensa, como si el mundo entero fuera una portería y disparé a quemarropa contra las fachadas de todas las casas. Mi tino era bárbaro. Dejé mi huella de tizne en la puerta de la farmacia. Que a esa hora estaba cerrada pero que en cuanto se estrelló la bola contra la malla se asomó doña Herme y me maldijo, pero no hice caso, seguí conduciendo el balón hasta que quedó reducido a cenizas. Hasta que no fue más que una manchita de nada que se deshizo entre el polvo.

Con la segunda pelota recorrí la plaza principal. Birlé al del puesto de elotes y a la señora de las nieves. Todo el pueblo me miró. Me gritaban muchacho del demonio, pero nada podía despegarme del balón. Era como si estuviera poseído. Como si me estuviera jugando el campeonato nacional. Le di varias vueltas a la plaza, hasta que se desmoronó la bola. Pero no me achiqué. Tenía garras pa aventar pa arriba. Y petróleo de a montón.

No voy a parar, me dije, hasta apurar toda la carga. No vaya a ser que mañana la panda de rajones se arrepienta y quiera salir a jugar. No les dejaré nadita.

Me poseyó la avaricia. En lugar de gastarme las garras de a poco, con toda la ropa que quedaba armé una tercera pelotona. Para que me durara un buen rato. Para poder patearla más allá del final del pueblo, allende el entronque que lleva a la ciudad.

Quedó más gorda que embarazada. Le vacié todo el petróleo que restaba. Para que ardiera más intensamente que cualquiera de las fogatas que habíamos prendido en el descampado.

Esa noche se celebraba una boda. Y el padre y el sacristán estaban ahí de columpios zampándose el asado y el tequila. Cuando pasé frente a la iglesia vi que habían dejado la puerta entreabierta. Par de güevones. No se habían



molestado siquiera en emparejarla. Habían salido corriendo a que les favorecieran el buche.

Me le quedé viendo a la pelota con la misma determinación que los jugadores en la televisión cuando van a tirar un penal. Me la acomodé mentalmente pero no me atreví a disparar. Sólo finté al portero.

A toquecitos paseé la pelota alrededor de la plaza. Cuando tuve otra vez la iglesia a unos metros me detuve a contemplar la puerta entreabierta que pedía a gritos un chanflazo. Imaginé la barrera y lo fácil que sería para mí colocarla justo donde dicen los comentaristas que las arañas hacen su nido. Siempre que escuchaba esto yo me imaginaba a un grupo de beatas tejiendo. Me tiré un autopase con dirección a la farmacia. Cambié de dirección e hice un regate. Quedé solo y sin marca de frente al marco.

De repente sentí un disgusto. Como si me rascaran las tripas por dentro. Me acordé de doña Catarita. De cómo se había abrazado a las piernas del padre implorándole misericordia. De cómo nadie se había parado en el panteón para despedir a don Tibo. Sólo los de la palomilla porque éramos unos metomentodo.

De un tremendo zurdazo pateé el balón, que fue a meterse directito al ángulo.

Todavía no terminaba de festejar el gol cuando comencé a ver las primeras llamas. Y el humo. Parecía que hubieran rociado con petróleo la iglesia entera. Aquello ardió en serio. A una velocidad que ni Dios estando de portero hubiera podido atajar.

Antes de que me atraparan me agarré a correr como reo recién fugado. Como si fuera una pelota de fuego yo mismo

Me escondí en un cuartucho de adobe abandonado. Donde a veces nos reuníamos a fumar cigarros sin filtro. Nadie sabía que era nuestra fortaleza de la soledad, sólo los miembros de la palomilla. Media hora después apareció Chicho. Me arrojó a los pies unos centavos que habían juntado entre todos.

Tienes que pelarte, me dijo. Te están buscando.

¿Mi papá también?, pregunté aterrorizado, era capaz de bañarme en petróleo y aventarme una colilla de cigarro él mismo. Ardería como ése de los Cuatro Fantásticos.

Todo el pueblo. Ésta no te la perdonan. Van a colgarte.

Pero fue un accidente.

No digas vergadas. Te vieron zalamero con la pelota echando lumbre en cada calle.

Gracias por no delatarme, le dije. Se te fueron las cabras, me dijo con severidad. Ni don Tibo se atrevió a

Recogí las monedas y enfilé hacia la salida del pueblo.

Y ahora estoy aquí en el entronque, con el dedo levantado, a la espera de que me recoja un trailero. Pa que me dé un raite hasta la ciudad. Con suerte y me convierta en jugador profesional y me fiche un equipo de primera división. Con suerte y me convierta en una gloria nacional. 🗷

El escritor ucraniano Leonid S. Sukhorukov definió así al género literario más breve y conciso: "Un aforismo es una novela de una línea". Armando González Torres ha escrito libros de poesía y ensayo como Con un poco de sol en las espaldas, Del crepúsculo de los clérigos, La lectura y la sospecha y el más reciente: Libros alegres. Estas máximas, fragmentos de un libro en preparación, abrigan una verdad esencial.

# ELOGIO DE LA INCERTIDUMBRE **AFORISMOS**

# ARMANDO GONZÁLEZ TORRES

@Sobreperdonar

Los estados más propicios para desarrollar humanidad: en lo físico, la intemperie; en lo espiritual, la duda.

Las incertidumbres sobreviven, ningún delator es lo adecuadamente sagaz para detectarlas, ninguna policía es lo suficientemente hábil para seguirlas, ningún ejército es lo bastante numeroso para rodearlas.

-Todo lo que quiero ser, lo empeño en esta consigna.

–Y yo, lo poco que soy, lo ofrendo a esta duda.

En la mayoría de las situaciones no podemos ver, sólo queda arrastrarse y tantear en la oscuridad.

Las eufóricas certezas del vino ayudan a disimular nuestra tambaleante condición de incertidumbre.

En una coqueta y minúscula hoja en blanco se pavoneaban lo incierto y lo indecible, como un colorido insecto en el linde de la flor.

Dijo: de la filosofía me gustan sus silencios cómplices, sus miradas de miope perplejidad y sus lapsos de tartamudez.

En la historia avanzamos sin saber cómo ni hacia dónde; en el arte retrocedemos en el tiempo y en el espacio y acariciamos una gran y oscura incertidumbre. Ninguna falsa certeza supera esa voluptuosa sensación de no saber qué somos, ni a dónde vamos.

En el pleno de la noche, un pensamiento largamente parido que, al salir a la superficie, se palpa a sí mismo y siente duda y frío.

Una mente filosófica: la que tiene un sesgo profesional que la inclina a interpretar y dudar incluso de aquello que la llena de dicha.

Dijo: "un buen hombre duda de su humanidad varias veces al día".

Estamos llenos de palabras que aspiran a la verdad y a la posteridad, hay que sustituirlas por frases aleatorias e inciertas, destinadas a borrarse y a morir lentamente en los oídos de los otros.

Cuidado, aun la intuición más cargada de incertidumbre corre el peligro de petrificarse en una frase hecha o degenerar en una consigna.

Hay una paradoja luminosa cuando nos vemos completamente reducidos a la soledad y a la incertidumbre y, sin embargo, nos vislumbramos parte de un todo y esperamos una respuesta.

Dijo: "¿Por qué no te despojas de todas tus certezas para que puedas hablar a solas con tu entendimiento?".

Para evitar la propensión a las certezas, dentro de cada uno de nosotros deberían habitar y discutir permanentemente un viejo loco y un escudero gordo, glotón y cobarde.

Confesó el escritor: "Me encanta llevar con engaños a mi casa a esas palabras crédulas, ávidas de significado, hacerles respirar ese aire sórdido que yo respiro y contagiarles mi confusión, mi desamparo".

Ser como un niño, perdido y confundido en la vastedad de sus incertidumbres.

Hay que quitarle peso al mundo, gravedad al conocimiento, solemnidad al acto, lenguaje a la lengua.

La tragedia griega es un método que nos enseña a prepararnos, cada vez mejor, para enfrentar las mismas incertidumbres y tomar las mismas y fatales decisiones.

La incertidumbre tiene un sabor salobre y despide un olor a tierra húmeda y a gusanos en flor.

Cuando no nos buscamos, viene a visitarnos, de improviso y con hambre, lo que somos.

Una palabra que, en su total inocencia, no afirme ni niegue nada, y sólo imite, estirándose, los misterios de la naturaleza. •

# **DIVERSA**

# AL MARGEN

### POR VEKA DUNCAN

@VekaDuncan

# LOS ARTISTAS

VS. LA IA



LOS SECTORES CREATIVOS cada vez recurren con mayor frecuencia al uso de la Inteligencia Artificial para desarrollar imágenes. Proliferan en la publicidad, en portadas de libros y en

sitios web de medios —aunque nunca libres de polémica. Los debates en torno a sus usos en estas industrias se han centrado en la manera en la que abonan a la precarización de creadores, quienes ya batallan para que su trabajo sea valorado y remunerado dignamente, o a la amenaza que suponen como reemplazo del trabajo creativo. Pero hay un frente de esta lucha que no ha ganado mucho terreno en la opinión pública y en el que vale la pena profundizar: los derechos de autor.

Cualquiera de nosotros podríamos ingresar a algún sistema de generación de imágenes con IA—por ejemplo, DALL-E—, y escribir una frase como "perro estilo Van Gogh" o "naturaleza muerta estilo Caravaggio con hamburguesas" y nos arrojaría imágenes cuyos colores y formas emulan aquellas que reconocemos como propias de estos afamados pintores del pasado. Esto sucede porque esos modelos han sido entrenados, por así decirlo, con su obra para aprender a imitarla. Si bien esto tiene pocas implicaciones legales cuando se trata de los artistas de nuestro ejemplo, fallecidos en siglos pasados, el asunto se complica cuando se trata de artistas vivos.

Diversas empresas de IA ya han comenzado a enfrentar demandas de artistas que consideran que su propiedad intelectual ha sido vulnerada por esta práctica, ya que han usado material de su creación que cuenta con derechos de autor sin su consentimiento. Si a esto sumamos que dicho entrenamiento abre la posibilidad de que sea usado para copiarlo, entramos en terrenos legales muy pantanosos.

Han surgido respuestas interesantes a esta problemática. A fines del 2023, la Universidad de Chicago lanzó *Nightshade*, un *software* que permite a artistas "bloquear" su trabajo para que no pueda ser usado por IA. Se ha descrito como una forma de "envenenarlo", de manera que si se utiliza para entrenarlos les generará confusión, arrojando imágenes caóticas. A la par, el mismo equipo universitario creó *Glaze*, otra herramienta que permite "esconder" el estilo individual de los creadores alterando píxeles de forma prácticamente imperceptible al ojo humano.

Aunado a las problemáticas en torno a los derechos de autor frente a las herramientas de IA, un nuevo dilema ha surgido también en relación a los artistas que las han aprovechado para crear su propia obra. Recientemente, una solicitud de registro de derechos de autor le fue rechazada al artista estadunidense Jason M. Allen por su uso de IA, a pesar de que él ha explicado que trabajó 600 versiones antes de llegar a la pieza final. Es decir, que hubo un trabajo creativo de un ser humano en ese proceso.

Siempre ha existido la inspiración en el arte, el guiño u homenaje a otro creador. También han sido muchos los artistas que se han acercado a las tecnologías de su tiempo —pensemos en Vermeer y la cámara oscura, o Siqueiros y su experimentación con pinturas industriales. Entonces, ¿dónde inicia y dónde termina la propiedad intelectual en las imágenes generadas por IA? Parece que aún no lo sabemos. •

# **MUSEO TOLSTOI**

**ENTRE CUADROS,** documentos y objetos de su uso, se guardan más de quince mil recuerdos del novelista. Y el recuerdo de Tolstoi queda profundamente grabado en la memoria del visitante. Uno ve al novelista montado a caballo, en cama, trabajando, con la lezna en la mano, de viaje, jugando, solo, y en compañía de su familia. Se ve Tolstoi de pequeño, de joven, de soldado y de profeta. Y a las dos horas de estar en este Museo se conoce a Tolstoi mejor que a cualquiera de nuestros amigos. A mí, personalmente, hubo dos cosas que me causaron gran impresión. El primero de aquellos objetos era un sobre, grueso y ordinario, y una carta, también de basta apariencia. Aquella carta la escribió a Tolstoi una mujer a quien desagradaban los libros del escritor. Y aquella mujer decía al novelista que dejara de escribir, que no torturara más a la humanidad y que pusiera un pronto fin a su vida. El segundo objeto era un documento timbrado: un talón de ferrocarril, cuidadosamente rellenado. En el talón se leía: "Destinatario: Familia Tolstoi. Clase de paquete: una caja. Contenido: Un cadáver". Así eternizó la Rusia oficial el traslado de Tolstoi desde el pueblecillo de Astapovo a Jasnaja Poljana. En aquel papel se patentizaba la absoluta insignificancia de la inteligencia ante la mirada oficial, que siempre ha sido de una estupidez conmovedora.

Stefan Zweig, *Países y paisajes*, trad. Tristán de la Rosa, Editorial Apolo, 1952.





# **EL CIGARRILLO**

### **INSTRUMENTO DE TRABAJO**

Primero tomemos la atmósfera a la vez brumosa y seca, desgreñada, donde el cigarrillo siempre está apoyado en diagonal desde que continuamente la crea.

Luego su persona: una antorchita mucho menos luminosa que perfumada, de donde se desprenden y caen según un ritmo por determinar un número calculable de pequeñas masas de cenizas.

Por último, su pasión: ese botón encendido, que se descama en películas plateadas, rodeado por una polaina contigua formada por las más recientes. •

Francis Ponge, *De parte de las cosas. Proemios. Doce peque- ños escritos*, prol. y trad. Silvio Mattoni, El cuenco de plata, 2017.

# HIJO

PARA UN PADRE, el calendario más veraz es su propio hijo. En él, más que en espejos o almanaques, tomamos conciencia de nuestro transcurrir y registramos los síntomas de nuestro deterioro. El diente que le sale es el que perdemos, el centímetro que aumenta es el que empequeñecemos, las luces que adquiere las que en nosotros se extinguen, lo que aprende, lo que olvidamos y el año que suma el que nos sustrae. Su desarrollo es la imagen simétrica e invertida de nuestro consumo, pues él se alimenta de nuestro tiempo y se construye con las amputaciones sucesivas de nuestro ser. •

Julio Ramón Ribeyro, Antología personal, FCE, 2002.

# **CULTURAL**

El Cultural SÁBADO 13.04.2024

# **SOLTERÍA**

**EL NEOLOGISMO** *incels* se refiere a los "célibes (masculinos) *in*voluntarios". Los más combativos se alinearon en los últimos años bajo esa bandera. Los *incels* se quejan de su miseria sexual, que explican por el rechazo continuo de las mujeres. Desde su emancipación —dicen— se han vuelto demasiado exigentes hasta el punto de no querernos como compañeros. Los *incels* se reúnen en foros donde comparten sus amarguras, beben cerveza, fundan pequeños grupos y a veces, especialmente en el continente americano, cometen asesinatos en masa que aparecen en los titulares.

Los *incels* están descontentos porque las mujeres no los quieren, recientemente se han dedicado a odiarlos. Los *incels* reivindican el derecho al sexo como si se les debiera.

La palabra que designa a su homólogo femenino, femcel, no parece tener en cuenta la dimensión impuesta del celibato: el prefijo involuntario in desaparece. Sin embargo, hay mujeres que sufren lo mismo por estar solteras durante años.

Las mujeres generalmente vuelven sus impulsos violentos contra sí mismas, cultivando un odio que comienza con la depreciación física.

Los *incels* consideran que esas mujeres podrían encontrar pareja si aceptaran "bajar los estándares". A sus ojos, son unas niñas mimadas. Mimadas por el feminismo que les hizo creer que merecían algo mejor que ellos.

Las mujeres pierden la confianza en sí mismas al no agradar a nadie. El vértigo de la soledad se convierte en autodesprecio. Culpan a los estándares de belleza. Quienes las rodean no suelen creer en esta explicación, creen más bien que son demasiado exigentes y les aconsejan que dejen de esperar al Príncipe Azul. Aún si está dicho de forma elegante, la frase equivale a sugerirles que cojan con el primero que pase. A combinar las frustraciones sexuales para deshacerse de ellas, cueste lo que cueste.

Fui célibe involuntaria del 2010 al 2020. No me había pasado antes. No sabía que se llamaba así. Además, todavía no se llamaba así. No estaba preparada para afrontarlo. Encontrarse "en el mercado" sexoafectivo es de una violencia arrolladora. El mercado no tiene sentimientos. Eres un cuerpo en exhibición. Tu única posibilidad es ser más astuta que el mercado para intentar desbloquear la caja de los "sentimientos".

Durante los años en los que mi vida encajaba medianamente en la definición del síndrome, leer las notas periodísticas sobre el tema no me sirvió de nada. Poner nombre a los síntomas sociológicos no alivia, más bien estigmatiza. Simplificar. Abrir una cajita para meterme ahí. Privarme así de mi historia, de mi complejidad, de todo lo que en mí era único, raro, especial. El término me objetiviza. Me aplana. Me desfigura. Nombrar el mal duplica mi indignación. Ni siquiera es mío, no es original, no es interesante como lo sería una neurosis o un trauma: histórico, geopolítico, económico. El diagnóstico es tan degradante que tengo que desafiarlo: Escribir un libro, tal vez, para desahogarme.

Claire Legendre, *Ce désir me pointe* (Este deseo me señala), traducción de este fragmento F.P.G.J., editorial Leméac, 2024.

# INTENTO FALLIDO

RAYMOND CHANDLER sufrió un duro golpe al perder a su esposa Cissy a fines de 1954, y a principios del siguiente año intentó quitarse la vida. "El informe oficial constataba que estaba ebrio, incoherente e impasible ante las preguntas de la policía." La versión de Chandler de este episodio difiere sólo en detalle: "Me sería totalmente imposible decirle si realmente quería llevarlo a cabo o si mi subconsciente protagonizaba una representación dramática barata. El primer disparo salió sin que me lo propusiera. Nunca había usado el arma y el gatillo era tan suave que apenas lo toqué para poner la mano en posición correcta, se disparó, y la bala rebotó en las baldosas de la ducha y agujereó el techo. Del mismo modo podría haber rebotado contra mi estómago. El disparo me pareció muy débil, y esta impresión fue corroborada por el hecho de que el segundo disparo (el que iba en serio) no hizo salir ninguna bala. Los cartuchos tenían unos cinco años, y supongo que en este clima la carga se había podrido. En aquel momento me desmayé. El oficial de policía que me encontró me dijo más tarde que estaba sentado en la bañera tratando de meterme el revólver en la boca y que cuando me pidió que le entregara el arma, yo me reí y se la alargué. No recuerdo absolutamente nada de todo esto. Ignoro si es o no un defecto emocional que no sienta la menor impresión de culpa o vergüenza cuando veo a gente de La Jolla, que está bien enterada de lo ocurrido. Lo dijeron por todas partes, algunas buenas y comprensivas, algunas recriminatorias y otras increíblemente necias". •

Frank MacShane, *La vida de Raymond Chandler*, trad. Pilar Giralt, editorial Alrevés, 2017.



# LA CANCIÓN #6

# POR ROGELIO GARZA

@rogeliogarzap

# EL ZOPI



### A GERARDO PIMENTEL,

el *Zopi*, lo conocí rodando en bicicleta hace poco más de veinte años. Desde entonces quedamos encadenados por la música y las bicicletas, las dos verdades más importantes en la vida para ambos. Son pocas las personas que afinan sus bicis como si fueran instrumentos

musicales antes de salir a tocar un rol. De los que conozco, *Zopi* era el campeón: músico desde la cuna, ciclista desde la infancia, locutor y productor de radio, maestro y tallerista musical, activista de la movilidad y, sobre todo, un extraordinario ser humano que peleó hasta el final contra la leucemia.

Era el hijo del músico tabasqueño Gustavo Pimentel. pianista conocido como el Zopilote, director de la orquesta del programa Siempre en Domingo que alcanzó la fama con El Magazo y otros grandes éxitos, tremendamente popular gracias al cómico Beto el Boticario. Así que Zopi tocaba desde niño por pura diversión con sus primos y después estudió contrabajo en la Escuela Nacional de Música. A finales de los ochenta viajaba mucho al sureste y en una de esas travesías por Chiapas conoció a un rastafari que lo inició en la religión y lo introdujo a la música jamaiquina. Ese encuentro marcó su vida y ese rastafari, el Chino, se convirtió en el baterista de Los Rastrillos, el grupo de reggae fusión que Zopi creó en 1989. Eran los precursores del movimiento Razteca y terminaron siendo el grupo más influyente del país con seis discos: Revolución Latinoamericana, 4 Vientos, Códigos del Alma, Se Acabó el Reve y Luces, además del En Vivo Canadá 2007. En 1996, Zopi llevó su música y filosofía al radio e inició la transmisión de Reggaevolución, al aire, todos los sábados de 12:00 a 2:00 de la tarde por Reactor 105.7, durante 28 años.

La otra verdad que nos unía era el movimiento perpetuo de las bicicletas. Era un ciclista consumado. Aprendió a pedalear a los cinco años en la enorme rodada 28 de su abuelo y siempre se movió en bici. Tenía doce años cuando los Reyes Magos le trajeron una bicicleta de ruta Shimano. Esa bici lo acompañaría toda su vida. Se iba a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad y al trabajo en bici. Y tuvo varias: infantiles, BMX, ruta, montaña y plegables. Se clavó en el ciclismo de ruta como nos clavamos en este deporte: pedal y fibra, máximo dolor y sufrimiento. Hasta que le robaron la Giant. Entonces tuvo que rescatar la vieja Shimano, la reconstruyó y la disfrazó de Bianchi Celeste, así nació la bicicleta más famosa de México, la Bicitlana del Zopi. Y con ella, en 2011, nació el programa de radio Bicitlán, todos los miércoles de 11:00 a.m. a 12:00 del día por Reactor, la voz del ciclismo urbano, deportivo y recreativo. Era el único programa dedicado a las bicicletas, a la cultura ciclista y a la música que *Zopi* programaba. "En la bicicleta debes mantener un ritmo estable para tener un pedaleo eficiente y disfrutable. Además, creo que cuando vamos en bici trazamos un dibujo muy similar al dibujo melódico de una canción".

Un grande del pedal y la música. 🖸



Gracias a la generosidad de Rocío del Vecchyo, compañera de vida de nuestro entrañable director fundador, Roberto Diego Ortega, presentamos este texto inédito. Un breve ensayo personal, una evocación de Borges, sobre lo esencial que se puede volver la lectura: "un territorio de libertad sin límites que se enriquece en la medida de la curiosidad y del placer individual". Lo acompañamos con unas breves líneas del poeta Cobo Borda sobre el mismo tema.

# LA LECTURA, EL ALEPH

# ROBERTO DIEGO ORTEGA

n el principio fue el verbo, la palabra: su presencia y vigencia en la mente o en voz alta. A su vez, la enunciación hizo propicio el diálogo y el ritmo. Luego llegaron esos signos silenciosos que habitarían la página para dar forma a la escritura.

Desde los libros, en el principio fue Homero, fue la Biblia (George Steiner completa la tercia fundadora de la literatura occidental con Shakespeare; en nuestra perspectiva, el *Quijote* resultaría también fundacional). Por la extensión y la profundidad de sus raíces, la escritura y la lectura –dualidad indisoluble- establecieron a los libros como el testimonio de todos los saberes, todas las invenciones. Con el antecedente milenario de los amanuenses y después con la revolución de Gutenberg, el curso de las tradiciones literarias y su invitación a la lectura propició, consolidó la certeza de un mundo que a veces era un reflejo, a veces un descubrimiento; un panorama al margen, pero además la plenitud que diversificaba, negaba, desafiaba las convenciones o rutinas del orden cotidiano y el sentido común; la lectura resultaba superior, más estimulante, sin duda, por su generosidad, hondura, intensidad, capacidad de análisis; por la amplitud de sus registros, irradiaciones y significaciones. La certeza de un mundo tal vez más verdadero, la veta de la imaginación sobre todas las cosas, la recreación y el goce de su viaje en suspenso –la imagen de la flecha en el aire— y los hallazgos no menos imprevisibles de la relectura; revelaciones que despertaban los prodigios latentes en las páginas; la histo-

Tal es el legado y privilegio del lector. La biblioteca universal, aun con sus visos de cofradía, o al menos de sociedad al margen, minoritaria, es el caleidoscopio en donde los autores y lectores coinciden, comparten el abanico inagotable de puntos de vista, matices, convergencias, divergencias. Todo cabe en la dimensión de la lectura —desde lo más pedestre hasta lo más excelso— y por lo mismo su naturaleza tiende a ser selectiva: también es una educación del gusto



que distingue o construye sus afinidades a través de la búsqueda y los vasos comunicantes. Hay demasiados libros –ya lo dijo Zaid– y resulta ilusorio –por no decir fatuo – afirmar, con Mallarmé, que alguien ha leído "todos los libros". No hace falta. En literatura, el paraíso de un lector es un puñado si no una lista de autores y libros que nos llevan de uno a otro –sin descontar las incidencias del azar- y conforman una especie de identidad o destino que no es inmóvil y por definición jamás admite restricciones: un territorio de libertad sin límites que se enriquece en la medida de la curiosidad y del placer individual.

## PRIMEROS PASOS

La adolescencia y juventud más o menos solitaria de los años setenta en la Ciudad de México no padecía la esclavitud del entretenimiento a la usanza de este principio de milenio, los videojuegos y los iPods —entre otros instrumentos—, y en esa relativa soledad la promesa de la lectura incitaba la travesía rumbo a la indagación más atractiva o misteriosa: libros como ventanas múltiples al mundo,

"LA BIBLIOTECA UNIVERSAL, AUN CON SUS VISOS DE COFRADÍA, O AL MENOS DE SOCIEDAD AL MARGEN, MINORITARIA, ES EL CALEIDOSCOPIO EN DONDE LOS AUTORES Y LECTORES COINCIDEN."

**- 0**-

la aparición de lo insospechado, las transfiguraciones del lenguaje. En el periodo singular de la segunda mitad del siglo xx, Ciudad de México, el viaje comenzaba con las lecturas de Salgari o Julio Verne, quienes solían abrir la puerta en ese entonces; luego vino la certidumbre de que los libros no sólo están allá, en mundos al parecer exóticos, ajenos y lejanos, sino en lugares más tangibles y reconocibles.

A causa de los años, aquel viaje de iniciación derivó hacia las novedades –recicladas en parte– del *boom* y sus alrededores; recuerdo, para mencionar algunos casos, el descubrimiento de Juan Rulfo, García Márquez y Vargas Llosa, luego Julio Cortázar (la Maga, Oliveira y Rayuela como parteaguas decisivo de aquella y otras generaciones), Lezama Lima en prosa y verso –sin fronteras– y por si fuera poco, Borges. Para un joven alrededor de los veinte años, la lectura en silencio –así como en voz alta y compartida– de la poesía de López Velarde, Gorostiza, Villaurrutia, Pellicer, Paz, Sabines, José Carlos Becerra y José Emilio Pacheco, por ejemplo, sería una especie de talismán.

## LA DEMOLICIÓN DEL DOGMA

El paisaje se hizo expansivo en el espacio y en el tiempo. Los clásicos modernos y los clásicos eternos: su idioma, sus lenguajes. Bajo el influjo finisecular de Roland Barthes se perfiló un deseo -la lectura- saciado como un itinerario errático, por lo tanto azaroso, irregular en los tiempos, las tendencias y los géneros –la poesía, la narrativa, el ensayo—, capaz de alternar desde el buró siglos y aun goce puro de su devenir, sus desafíos, la iconoclastia, rebeldía, sabiduría; el filo crítico de su discurso y el placer desatado de su imaginación; un hábito de la lectura –de regreso a Barthes- como el dominio inalienable del aficionado, el *amateur* que pasea por y con los libros a su antojo, sin mayores obligaciones ni responsabilidades que las de su preferencia, jamás un profesional, mucho menos un académico. En vez de la voluntad de sistematizar información, la dicha



inicua –parafraseando a Renato – no tanto de perder sino de disfrutar el tiempo.

Una parábola del universo y todas sus facetas, en la figura del Aleph: "el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos". En el relato célebre de Borges, la simultaneidad que es privativa del Aleph se distingue del orden sucesivo del lenguaje, justo porque el raudal de sus imágenes sucede a un mismo tiempo; discontinuo, heterogéneo, se expresa en un espacio abierto al infinito. Y esa visión alucinante conjuga a su manera con la idea de tantos libros en reposo, cuyas letras aguardan la nueva lectura, esa oportunidad para movilizar su acervo, esa resurrección imprevisible. La permanencia de los libros ocurre como un Aleph suspendido que espera a su lector o su testigo. Sigue vigente la certeza, recuperada mediante la enumeración y la yuxtaposición, de relaciones y encuentros asombrosos; lo citaré en extenso -ya que es imposible decirlo con mayor exactitud- como la herencia primordial y el territorio mágico de un lector que podría reconocer en esta narración el espejo de su propia experiencia y aventura. En el Aleph, escribe Borges:

Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía

# POR QUÉ LEER LITERATURA

La fuerza de la literatura para poner en cuestión ídolos y prejuicios, valores y entelequias sancionados por el uso y abuso termina por depararnos una paradójica lección. La que Borges, en un texto de 1952, resumió certeramente así al hablar de las "Magias parciales del Quijote" [En *Otras* inquisiciones, Sur.]: "¿Por qué nos del *Quijote* y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios".

¿Por qué LEER LITERATURA? Una primera respuesta sería: porque somos Nadie. Porque con la literatura reconocemos nuestra condición transi-

toria y efímera y a la vez podemos asumir una identidad distinta. Mario Vargas Llosa, con tenacidad de catecúmeno, nos ha repetido una y otra vez que la realidad deprimente de todos los días requiere el escape imaginario, la utópica realidad alternativa que nos aísle en la literatura y que desde allí reedifique la ciudad de lo posible y que es más real que cuan to nos rodea. Y como lo dijo un autor que él ama y ha leído con fervor, escribiendo sobre él mismo, Georges Bataille: "Un poco más, un poco menos, todo hombre está atado a los relatos, a las novelas, que le revelan la verdad múltiple de la vida. Sólo esos relatos, leídos a veces con zozobra, lo sitúan ante el destino". 🖸

Juan Gustavo Cobo Borda, *El olvidado arte de leer*, Taurus, 2008.

# "TODA LA ETERNIDAD QUE PERTENECE A LOS LECTORES —TAL ES SU RECOMPENSA. ESE INTERVALO, ESA PAUSA DE LA LECTURA, NO EXCLUYE LA RECIPROCIDAD NI LA RESPUESTA."

reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.

Toda la eternidad que pertenece a los lectores —tal es su recompensa. Ese intervalo, esa pausa de la lectura, no excluye la reciprocidad ni la respuesta —notas al calce, en cualquier sitio de una página, conversaciones y consideraciones— y tampoco suprime la colaboración, el diálogo con la palabra escrita que niega la aparente pasividad de la lectura y la transforma en un ejercicio activo, reflexivo, crítico.

Se trata, en efecto, de un espacio de intimidad privilegiada: el lugar donde todo es posible. A diferencia de las pasiones mundanas —tan a menudo desdichadas—, la lectura se desenvuelve como un juego, la apuesta de un sentido lúdico y muchas veces el cumplimiento, el sabor agridulce de una pasión dichosa, nunca invariable: de nuevo con Steiner, "la relación entre el verdadero lector y el libro es creativa" y—como sabemos— "hasta ahora, sólo los libros han escapado a la muerte".

El inventario más completo del mundo y la condición humana. La música de las palabras, la celebración de la poesía, la demolición del dogma. El rapto, el horror, el desierto, los esplendores. La página que espera su lectura.

En esta reseña, José Woldenberg nos invita a leer Soñar como sueñan los árboles de Brenda Lozano, thriller de ficción que muestra la realidad mexicana del plagio de menores. Las mujeres son las protagonistas en estas dos historias entrelazadas y arrojadas a la tragedia de un secuestro; en medio del drama aparecen atmósferas de tensión entre madre e hija, atravesadas por el miedo y la incertidumbre, el pasado, lo irreversible y el sueño de ser madre.

# DE MADRES E HIJAS

# JOSÉ WOLDENBERG

na pareja es sacudida por el secuestro de su hija menor. Es la más pequeña de cinco hijos y la única mujer. Tiene apenas dos años. Estamos en 1946 en la Ciudad de México. En el ambiente hay una ola de rumores sobre la reiterada desaparición de menores. El Servicio Secreto es la institución encargada de combatir ese infame crimen. Otra pareja desea con fruición tener un hijo. No lo logra. Ella, dicen los médicos, es estéril. Deciden adoptar y se enredan en un complicado laberinto, hasta que finalmente lo logran. "La madre se había visto obligada a dar a su hija en adopción debido a que tenía una enfermedad terminal, era madre soltera".

Son los dos trazos mayores -aquí híper simplificados— que dan pie a un thriller que mantiene una tensión dramática a lo largo de 132 páginas. En Soñar como sueñan los árboles (Alfaguara, 2024) Brenda Lozano utiliza un pincel fino para trazar los rasgos de carácter de los personajes, sus historias, las convergencias y tensiones entre ellos y sobre todo la situación agobiante de quienes han visto desaparecer a su hija. Hace además una reconstrucción de época con los límites y posibilidades que se abren o cierran a las mujeres y Lozano, sin duda, aprecia y subraya la vocación de independencia, tesón y coraje de varias de ellas.

LA RECONSTRUCCIÓN de las difíciles y también solidarias relaciones familiares son fundamentales para apreciar las fricciones y apoyos que las modelan; las aspiraciones logradas y necesarios, son el aura que rodea sus ires y venires. Pero, sobre todo, gravita sobre ellas un nerviosismo creciente desatado por el incierto destino de la menor secuestrada. Acompañan a la familia gestos de solidaridad y llamadas fraudulentas que pretenden estafar a los padres, la visibilidad pública que adquiere el caso y la maledicencia de los que murmuran que ello se debe a que son una familia privilegiada, la búsqueda incansable recurriendo a cuanto recurso tienen a la mano y lo tortuoso de las pesquisas policiales. La tensión aumenta con el paso de los días, pero los esfuerzos por recuperar a la niña no cesan.

Ofrecen recompensas, buscan en la prensa aliados y los encuentran por una especie de mutua conveniencia; insisten ante la policía y "aceitan" su trabajo, porque todos pueden salir ganando si se aclara el caso y la niña es recuperada. No hay expediente que no exploten. La angustia y la desesperación son potentes combustibles para que el esfuerzo no se interrumpa.

Los padres de la niña adoptada no sólo son cariñosos sino sobreprotectores. Ella trabaja como secretaria de un doctor en el Hospital General y él en la oficina de un cine del Centro. Casi levitan de júbilo al lograr la adopción y agradecen su buena suerte. Miman a la niña, la atienden, cuidan, juegan. Sus problemas de pareja se diluyen o minimizan frente a la responsabilidad de ser padres. Es una nueva etapa —venturosa— por ambos deseada. El intenso deseo, la obsesión, se había realizado.

Las dos historias entrelazadas en el relato se suceden e intercalan. La primera produce un ahogo cada vez más pronunciado, mientras la segunda genera una felicidad en aumento que jamás se esconde, aunque la nube imaginaria de un posible rapto de la niña mantiene alerta sobre todo a la madre. La primera pareja es taladrada por la culpa y el desasosiego, se vuelven irascible, descuida a sus otros hijos. La incertidumbre, las fantasías sobre lo que pudo o puede essu estabilidad. Y esa historia, y otras similares, destacadas en los medios, impactan el estado anímico de la segunda pareja. La ola de secuestros transforma incluso a la ciudad. "Hasta hace unos meses había niños y niñas jugando en las calles... [ahora] era una ciudad sin apenas menores". El secuestro de la niña disloca y ensombrece la vida de sus padres y abuela; pero su sombra, sus repercusiones, el miedo, invaden otros hogares. La ansiedad se trasmite en ondas irre"EL DRAMA, VISTO DESDE OTRAS
PERSPECTIVAS Y CON LA REPRODUCCIÓN
DEL HABLA COTIDIANA, NO DEJA DE
CONTENER DESTELLOS CHUSCOS. Y POR
SUPUESTO NO DEJA DE SER UN DRAMA."

gulares y penetra por los poros de la sociedad. (Lo cual, sin exageración, remite a nuestros días.)

EL DESENLACE de la trama será contado a cuatro voces. La narradora, que hasta ese momento escribe en tercera persona, decide pasar a la primera persona del singular para dar la palabra a cuatro personajes. Es un vuelco drástico. El drama, visto desde otras perspectivas y con la reproducción del habla cotidiana, no deja de contener destellos chuscos. Y por supuesto no deja de ser un drama.

Resulta difícil escribir del desenlace sin vender la trama. En especial cuando se trata de un *thriller*. Las piezas del rompecabezas finalmente pueden armarse. Los hilos sueltos se anudan, pero creo que eso se puede decir de toda buena novela criminal o de suspenso. La fórmula que utiliza la autora es original, cambia las perspectivas y reduce la tensión dramática.

En el último capítulo, Brenda Lozano recupera la voz de la narradora para pintar una coda que bien podría titularse castigo y redención. La autora, omnicomprensiva, sin hacer juicios de valor, tratando de entender la conducta de los personajes, e incluso suavizando las faltas de los culpables, pinta un fresco de la cárcel en la que se encuentran mujeres solidarias, creativas, capaces de aplicar algunas dosis de productividad y felicidad a su encierro.

Al final, al leer los agradecimientos, lo narrado adquiere otra densidad, otra consistencia. Para mí inesperada. No la develaré por supuesto. Pero el lector no puede dejar de asomarse a ellos. Se sorprenderá. Y quizá vuelva a leer la historia. 🖪



SÁBADO 13.04.2024

tinada en su nombre, Autofagia, la novela más reciente de Alaíde Ventura Medina (Xalapa, 1985), expone las tendencias naturales a la auto-\_destrucción de la condición humana, sobre todo cuando el amor se convierte en una adicción. A propósito de su nuevo libro, platiqué con ella en la librería El Entusiasmo. Ahí la también antropóloga y editora compartió detalles de su tercera novela, la que nos lleva a conocer el doloroso interior de un cuerpo hambriento

### La autofagia es un proceso en el que las células se "comen a sí mismas", ¿crees que los seres humanos tenemos una tendencia natural a hacer cosas que nos destruyen para "sobrevivir"?

Creo que nos comemos en muchos niveles. Primero, nos comemos nuestros propios recuerdos mediante mecanismos como es el de reprimir el trauma, algo que no depende de nosotras, y hay otra parte que sí, la que yo decido no contarte. También sucede en una pareja, y luego en esa pareja ante el mundo, que en este caso puede ser la cotidiana. En el libro nunca se hace explícito el tipo de relación afectiva que tienen las protagonistas, se habla de que son un equipo o un monstruo de ocho brazos, pero yo nunca utilizo la palabra "novia" o como dicen ahora "vínculo", eso también es mostrarte ante el mundo y luego también está el asunto del género: las mujeres frente al mundo, todo es una serie de autofagias. Eso es lo que hacemos con el mundo entero, tal como las bacterias, nosotros somos las bacterias del entorno y hacemos lo mismo.

### ¿Qué es el amor para ti? ¿Por qué aquí vemos un amor autodestructivo para ambas partes?

El amor es como el azúcar. Un estallido de alegría al que te aferras. En mi novela está descontrolado, a mí me gustaría pensar que en mi vida no está tan descontrolado, pero lo puede estar –y se ríe–. Como cualquier sustancia, el azúcar, el café, el alcohol, así es el amor, que en términos químicos produce alegría y euforia y puede convertirse en una adicción, al grado que haces cualquier cosa para lograr esa sensación placentera. Creo que se puede alcanzar una regulación, como la gente que dice, "yo me tomo una cucharada de azúcar en mí café, es parte de mi rutina", pero si eres diabética, resistente a la insulina, entonces eso es un problema y creo que el amor es así, una descarga de felicidad momentánea que puede prolongarse en el tiempo, pero que muchas veces utilizamos mecanismos cuestionables para conseguir prolongarla.

### Al igual que en tu novela Entre los rotos vemos en Autofagia una obsesión por los recuerdos, ¿es confiable la memoria?

No es confiable, por eso es tan bonita la ficción, porque es la mentira tal cual. Es decir, te voy a contar algo, créelo o no lo creas. A diferencia, el testimonio, el ensayo, la crónica, la autoficción, son géneros con los que jugamos porque consideramos que son moldeables, pero en realidad son rígidos porque parten de la premisa de que te estoy contando la verdad y esa premisa es muy pesada. En este caso no te estoy diciendo la verdad, más bien doy elementos para que elabores la verdad que creas que te satisface. Me interesa mucho la memoria. creo que es una de mis obsesiones junto con la edición de la memoria.

# Pero si no es fiable, ¿entonces qué?

El Zen te diría que sólo tenemos el aquí y el ahora. Es lo único fiable, y ni eso, porque como dice Wisława Szymborska, "cuando digo la palabra futuro, ya pertenece al pasado", pero tal vez eso no sea todo. Por ejemplo, en Entre los rotos, el problema de la memoria es que a causa de un suceso traumático la memoria ya no es fiable y en *Autofagia* el cuerpo trabaja subalimentado. Eso tampoco



### En Entre los rotos la memoria es detonada por fotografías. En Autofagia por la comida y su ausencia. ¿Qué relación tienen los recuerdos con la comida?

La comida es más bien un estímulo sensorial. Lo que quise hacer con Autofagia es que a lo que llaman detonadores semánticos estuvieran en una especie de triangulación eterna, como algo redondo que está eternamente en un lugar. De modo que algunas veces los recuerdos están dentro de los recuerdos y el detonador ni siquiera es significativo; a veces son cosas como el aroma o el sonido de una palabra y es que ser así pueden ser los recuerdos, simples sonidos que no pasan por la neocorteza, sino ser sólo se vuelven corporales. El cuerpo tiene mucha memoria.

### Hablando del cuerpo, la protagonista está obsesionada con controlarlo, ¿eso puede hacerse?

No sé si se pueda controlar el cuerpo, tal vez se pueda domesticar, lograr que trabajen juntos tu voluntad y tu máquina, pero eso es una trampa porque tan sólo pensar en controlar el cuerpo es darle un poder a la mente que en realidad no es tal. La mente está en función del cuerpo, no es la mente la que la controla, van juntos o nada. Un trastorno de conducta alimentario es una patología, pero también es una forma de controlar algo, como el recuerdo.

## Ana, la pareja de la protagonista de Autofagia aparece también en Entre los rotos, ¿lo planeaste así?

Sí, originalmente esa era mi idea. Construir un universo, algo así como el que inventó George Lucas, pero de alguna manera se me salió de las manos porque Ana tomó mucha fuerza. En *Entre los rotos* hay una parte en la que se dice que la enfermedad de Ana es autoinmune, que es una forma eufemística de nombrar a un TCA porque es tu cuerpo el que se ataca a sí mismo. De modo que finalmente opté por alguien que quisiera verlo como un solo universo.

### La novela transcurre en un universo femenino, y personajes como la casera nos hacen preguntarnos, ¿las mujeres nos sanamos entre mujeres?

Sí, plantee la novela como una novela de mujeres en la que los hombres sólo están presentes por sus actos, sus huellas. Desde tiempo atrás crecimos con la idea de cuidar, y no hemos podido despojarnos de ella, y no lo digo yo, está escrito en Motherhood [de la escritora canadiense Sheila Heti], donde la autora explica que la maternidad no tiene que ser sólo parir, sino que hay formas diferentes de maternidad. La maternidad es un trabajo especial y único, pero el impulso de cuidar puede encontrar salidas y yo sí creo que hay una necesidad no sólo de florecer sino de ver florecer Muchas mujeres la tenemos. En mi libro la casera es una sublimación de aquellas personas que se encargan de cuidar a quien necesita de cuidados. Alguien que está viendo a una mujer en esas circunstancias no puede voltear hacia otro lado.

# ¿Qué te gustaría que se llevaran los lectores de

Me gustaría agitarlos como cuando tienes ansiedad, esa respiración cortita, pero al final permitirles exhalar y encontrar, no quiero decir catarsis porque no es necesario, sino algo así como un cierre de la experiencia que los deje en un lugar cálido. 🖸

## **ESGRIMA**

## POR TANIA RIVERA

@TatiVanDjik

ENTREVISTA A

# **ALAÍDE VENTURA MEDINA**

"UN TRASTORNO DE CONDUCTA **ALIMENTARIO ES** UNA PATOLOGÍA PERO TAMBIÉN ES UNA FORMA DE CONTROLAR ALGO, COMO EL RECUERDO."

EC\_446.indd 13 11/04/24 21:49

### EL CORRIDO DEL ETERNO RETORNO

# POR CARLOS VELÁZQUEZ

@Charlyfornicio

# BAÑO DE ECLIPSE EN TORREÓN

hora sé por qué se hacen adictos los adictos a los eclipses.

El Universo ha escogido a Torreón como sede de una serie de eventos desafortunados. La matanza de los chinos, la guerra vs. el narco, etcétera. Pero este territorio golpeado históricamente se sacó la lotería este 2024 al ser elegido por el mismo Universo traidor como el mejor lugar para presenciar el eclipse. En esta región de La Laguna de Coahuila el fenómeno se prolongaría más que en cualquier otra parte de la franja. Catorce segundotes más de orgasmo cósmico.

Un eclipse es un gran negocio. El precio de los boletos de avión para visitar Torreón subió hasta los catorce mil pesos. Y los hoteles se atascaron. Desde el sábado las calles rebosaron de turistas. La ciudad se convirtió en una sucursal de la Condesa. Grupos de japos caminaban por las aceras. Pero la cosa no acabó ahí. Había gente de todos los sabores y diseños. Torreón parecía chiste de Polo Polo. Estaban un español, un argentino, un brasileño y un gringo. Y chingo de mexicanos. Circulaban carros con placas de Chihuahua, Veracruz, San Luis Potoyes, *et al*.

Gracias a esos catorce segundos de dicha extra, la NASA instaló sus cachivaches en el planetario para registrar el fenómeno. Lo que provocó la aparición de los "sombrófilos", los adictos a los eclipses. La raza es capaz de aficionarse a cualquier cosa. Pero cómo prendarse de una sensación que dura unos pocos minutos y encima tarda décadas en volver a experimentarse. Es la madre de todas la relaciones tóxicas.

Torreón era una fiesta. Desde la mañana del lunes la ciudad se volcó en el fenómeno. Las clases se suspendieron. Las gorditas del Tío Pepe no abrieron. Y en todas partes se regalaban aguas, refrescos, Sabritas y lentes para ver el eclipse. El eclipse se podía admirar desde cualquier parte. El patio de tu casa. La azotea. Pero la experiencia se tornó un acto colectivo. Y la gente se reunió en diferentes puntos. El Territorio Santos Modelo, el planetario, el Cerro de las Noas. Eso dentro de la urbe. Otra gente optó por salir al campo. A los ejidos circunvecinos. Al Cañón de Fernández. O a la presa.

El lunes desperté crudo. Y hubiera podido atestiguar el eclipse desde la terraza de una cantina. Y mi plan era ése. Sin embargo, en determinado momento algo me impelía a salir a descampado. Era demasiado tarde para agarrar carretera. Para subir al cerro por el teleférico había que hacer una fila de tres horas. Y una vez terminado todo el show la gente que optó por esta vía reportó que tardaron seis horas en bajar.

Mi mejor opción entonces era el Helipuerto. Si me daba prisa podría llegar a la cima antes de que comenzara el eclipse. Me subí al carro y me dirigí a los pies del cerro. Pero el camino estaba clausurado por los agentes de vialidad. Y la fila de carros en doble fila llegaba hasta la Jabonera. La gente no se dirigía al Helipuerto, sino al Cristo de las Noas, pero como el acceso era el mismo habían colapsado el camino. No me quedó más remedio que regresar a mi departamento. Me pegaría un baño y después volvería a salir en el carro en busca de una zona despejada de cables y espectaculares.

EL ENEMIGO NÚMERO UNO de los eclipses es el cielo nublado. Desde un par de días antes, el clamor general se hallaba ensombrecido por el pesimismo. Si no se despejaba, se arruinaría la fiesta. Eso sí, la derrama económica de casi mil millones o algo así, ya estaba asegurada. Gracias, Tata, eclipse, más lana para las campañas políticas. Pero los milagros existen también en la ciencia, eh. Que los eclipses son más papistas que el papa. Y minutos antes de que se hiciera el primer contacto, la nublazón comenzó a amainar. El sí se puede, sí se puede, llegó a los oídos del eclipse y consentiría a la banda que no se cansaba de darse ánimos y echar porras.

Tengo un recuerdo vago pero firme sobre el eclipse del 91. Tenía trece años y estaba en la secundaria.



Michael Jordan le acababa de dar hacía un mes su primer campeonato a los Toros de Chicago. En mi cabeza almaceno la imagen de contemplarlo desde la calle. Lo que sí no preservo es una algarabía igual. El eclipse se volvió *mainstream*. No es que antes fuera *under*, pero la cantidad de parafernalia no tiene comparación. Había playeras conmemorativas, los tamales *del eclipse* (que no podían faltar), los elotes del eclipse, los condones del eclipse, todo se volvió del eclipse. Ni siquiera el viacrucis de Semana Santa causa tanto alboroto.

En lugar de meterme a la ducha, decidí darme un baño de eclipse. Dos minutos antes de que la luna se empatara con el sol salí al balcón de mi departamento desnudo por completo. La única prenda que portaba eran los lentes AAA. Todas las miradas apuntaban al cielo, aun así, estoy seguro que me vieron los vecinos de enfrente. La oscuridad se apoderó en esta parte del mundo y una sensación extraña me invadió. Me sentí raro. Pero a la vez eufórico. Alguna vez, como todos, y sobre todo la gente del desierto que tenemos que padecer las altas temperaturas, nos hemos preguntado cómo sería la vida sin sol. Y ahí estaba por fin la respuesta. Ahí estábamos por fin en el lado oscuro de la luna.

MIENTRAS OBSERVABA la corona en el cielo, comencé a sentir nostalgia por el eclipse. Todavía faltaban dos minutos para que terminara la fase completa y ya empezaba a sentir síndrome de abstinencia. Entendí por qué la gente se hace adicta a los eclipses. Por qué gastan fortunas para viajar por ciudades y países cazando el fenómeno. La sensación que te produce es de una intensidad inigualable. Es una droga dura. Y una vez que la dimensionas en la piel, tu mente te pedirá más. Pero a diferencia de otras sustancias, no puedes tenerla cuando quieras, sino cuando el cosmos te lo permita.

Apenas terminó el eclipse me invadió la urgencia por volver a atestiguar aquello. Quería que otra vez la luz se pusiera en pausa. Volver al instante en que todo se apagó. Ese momento de asombro que te roba el aliento. Ese baño de sombra. Ese bronceado de luna. Pienso que al verme los vecinos debieron preguntarse si no se trataba de una aparición. O una alucinación producto del eclipse. La visión de un abominable hombre de las nieves en el balcón de un edificio. Para no darles más material de literatura, entré a mi edificio a ponerme ropa.

Horas después, y al día siguiente, se produjo el éxodo. Los más de cincuenta mil visitantes comenzaron a abandonar Torreón. Chiflados que estarán como yo a la espera del siguiente eclipse para trasladarse a España, donde será el próximo. Porque algo tengo claro después de mi bronceado de sombra, ahora seguiré los pasos de los sombrófilos. Quizá me convierta en uno de ellos. Ansío desde ya repetir la experiencia. Espero estar vivo cuando llegue el momento.  $\blacksquare$ 

"QUERÍA QUE OTRA
VEZ LA LUZ SE PUSIERA
EN PAUSA. VOLVER
AL INSTANTE EN QUE
TODO SE APAGÓ.
ESE MOMENTO DE
ASOMBRO QUE
TE ROBA EL ALIENTO.
ESE BAÑO DE SOMBRA."





# **TEATRODESOMBRAS**

# EL TORITO MEXICANO CONTRA EL TIGRE AFRICANO

POR GUILLERMO HURTADO

**f**éxico es un país violento. Lo muestran las escalofriantes cifras de asesinados, heridos, secuestrados y desaparecidos; aunque no hace falta consultar las estadísticas, porque todos los que vivimos aquí lo sabemos, lo sentimos, lo padecemos.

Lo que para un observador externo podría resultar paradójico es que, a pesar de todo lo anterior, los mexicanos estemos sedientos de espectáculos violentos. Queremos que un debate entre los candidatos a un puesto de elección popular deje de ser un aburrido intercambio de razones y argumentos para que se convierta en un sabroso intercambio de ataques e insultos. Lo que más nos gustaría –aunque no lo confesemos– es que los candidatos brincaran de sus sitios para golpear a sus contrincantes o jalarle los cabellos. ¡Ése sí que sería un buen debate!

Para evadir las miserias del presente siempre nos quedan los libros que nos hablan sobre el pasado. El ayer quizá no fue menos miserable que el día de hoy, pero tiene una enorme ventaja: ya no existe y, por lo mismo, podemos evocarlo con un filtro más amable.

Uno de los libros a los que regreso siempre que me quiero fugar del presente es las Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto. No sé por qué me acorde de una anécdota muy simpática que cuenta Prieto: la famosa batalla entre un torito mexicano y un tigre africano.

El empresario de la plaza de toros de San Pablo recibió, ignoramos cómo, un tigre de verdad, un majestuoso felino traído desde allende el mar. Al empresario se le ocurrió una idea que cautivó la imaginación de los habitantes de la ciudad de México: una batalla a muerte entre ese tigre y un toro local. La noticia se esparció por todos los barrios de la capital. No se hablaba de otra cosa. Se redactaron versos, se imprimieron estampillas, la plaza se rodeó de puestos en los que se vendían recuerditos del insólito combate.

Sucedió entonces algo inesperado. Se formaron dos bandos. Los que apoyaban al tigre y los que impulsaban al toro. A los primeros se les identificó con los gachupines y a los segundos con los insurgentes. Según Prieto, "Al toro mexicano los léperos, a su modo, se esforzaban por hacerle comprender que le estaba encomendada la honra nacional".

Llegó el día de la gran batalla. La plaza a reventar, la música a todo volumen, miles de espectadores atentos a la llegada de las dos bestias que se enfrentarían dentro de un círculo delimitado por altas rejas de metal.

El tigre parecía adormilado, como si despreciara el entusiasmo a su alrededor. El toro, en cambio, entró a la plaza mostrando todo su brío, orgulloso, como si quisiera recibir el aplauso

de sus seguidores. Entonces, el tigre, que hasta entonces se había mostrado indiferente, dio un estruendoso rugido y saltó sobre el toro, clavándole sus garras y mordiéndole sus carnes con sus

El público se espantó. Gritó con todas sus fuerzas para darle ánimo al toro que sangraba por los costados. Entonces sucedió algo fabuloso que nos cuenta Prieto de la siguiente manera: "El toro parece que comprendió... y por un esfuerzo terrible, inexplicable, súbito y... acaso pudiera decir sublime, se sacudió impetuosísimo, desencajó al tigre de sobre sus lomos, lo derribó, y rapidísimo... más rápido que el más veloz relámpago, hundió una, y diez mil veces sus aceradas astas en el vientre del tigre, regando sus entrañas por el suelo y levantando después su frente que aparecía radiosa con aquella inconcebible victoria".

¡Imagínese usted el entusiasmo de la multitud! Dice Prieto que nunca se vio nada parecido en la ciudad. La gente lloraba, se abrazaba, brincaba de felicidad. Llovieron sobre el toro cientos de flores que celebraban la victoria de la bestia mexicana. ¡El honor de la patria se había preservado! ¡Y de qué manera!

El público pidió al empresario que dejara que el astado, todavía chorreando sangre, hiciera un desfile triunfal por las calles de la ciudad. Como si fuera un emperador romano, el torito mexicano fue paseado entre vivas y alabanzas por los miles de sus eufóricos admiradores que esa tarde se olvidaron, aunque fuera por un ratito, de las miserias de su existencia.

Entrega carta al secretario António Guterres

# México denuncia ante ONU asalto a sede diplomática

CRISIS CON ECUADOR =

Asalto a embajada

Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

on sustento fotográfico, videos y una relatoría de hechos, México presentó este viernes la nuncia ante la Organizació de las Naciones Unidas (ONU) en contra de Ecuador, por las violaciones a la embajada mexicana en Quito y su personal diplomático, el 5 de abril pasado.

El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, entregó una carta dirigida al secretario general António Guterres, para denunciar las graves violaciones en las que incurrió el país sudamericano, además de solicitar que el caso sea hecho del conocimiento de todos los Estados miembros.

En la comunicación basada en el procedimiento establecido por la resolución 77/108 de la Asamblea General de la ONU,

EL REPRESENTANTE nacional ante el organismo señala que Ecuador incurrió en violaciones graves del derecho internacional; pide que el tema sea llevado a la Asamblea General

> prevista para denunciar hechos como los ocurridos en Quito, Vasconcelos entregó pruebas que constituyen la flagrante violación al derecho internacional

> "Las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas son claras en establecer que los agentes del Ecuador se encontraban impedidos de penetrar en la embajada de México, y obligados a adoptar todas las medidas necesarias para protegerla contra toda intrusión o daño", indicó,

> La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que Vasconcelos transmitió a Guterres las conductas ilícitas flagrantes, reconocidas y reiteradas por parte del Ecuador.

Por lo anterior, agregó, México ha soli-



HÉCTOR Vasconcelos y António Guterres, en foto de archivo.

(CIJ) el inicio de procedimientos para que su firme compromiso con el derecho el máximo tribunal internacional declare internacional y con los principios consinternacionalmente responsable al Ecuador, y especifique reparaciones.

Igualmente, se solicitó que la información sea circulada entre todos los miembros de la ONU y sea incorporada en la agenda de la Asamblea General bajo el tema: "Examen de medidas eficaces para mejorar la protección y la seguridad de misiones y los representantes diplomáticos y consulares", conforme a la resolución 77/108.

La SRE precisó que esta notificación y envío de la evidencia a la ONU se realizó en complemento de los procedimientos iniciados ante la CIJ.

Puntualizó que el Gobierno mexicano,

citado a la Corte Internacional de Justicia al recurrir al sistema multilateral, reiteró pacífica de controversias.

> SUMA APOYO. Por separado, Indonesia, Corea, Turquía y Australia, que junto con México integran el grupo MIKTA, reprobaron la violación a la embajada mexicana en Quito, ya que sienta un precedente grave en menoscabo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Al expresar su solidaridad con México, llamaron al pleno respeto del derecho internacional, a abstenerse de cualquier acción unilateral que pueda amenazar las relaciones cordiales entre países y resolver las diferencias por medios pacíficos.

Eltip

**ELJUEVES**, el pre-

sidente de Ecua-

dor, Daniel Noboa,

anunció un viaje de

3 días a Miami, Es-

tados Unidos "para

atender asuntos de

índole personal"

en plena crisis con



LOS TITULARES de las secretarías de Marina y Salud, así como de Cofepris y Aduanas, ayer.

# Marina se une a laboratorios contra tráfico de drogas

Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

EL GOBIERNO de México oficializó la designación como Laboratorio de Seguridad Nacional al Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con lo que se suma a la plataforma del Sistema Integral de Sustancias.

De esta forma, los laboratorios homólogos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) conforman un frente común para atender con mayor eficacia el desafío que representa el tráfico ilícito de precursores esenciales y sustancias químicas de uso dual para la elaboración de drogas sintéticas.

**SOMOS TESTIGOS** de una muestra de esta unión interinstitucional y de los trabajos en conjunto que sientan significativamente precedentes en materia, desde luego de seguridad nacional y precisamente en materia de salud"

### Rafael Oieda Durán Secretario de Marina

El secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, resaltó que "con el fin de unir voluntades para la protección de la salud y la seguridad de nuestro querido México, hoy somos testigos de una muestra de esta unión interinstitucional y de los trabajos en conjunto que sientan significativamente precedentes en materia, desde luego de seguridad nacional y precisamente en materia de salud".

Destacó que, al conferir dicho carácter de designación a los laboratorios de Cofepris, ANAM y Laboratorio de Marina, además de proporcionarles el blindaje necesario ante el nivel de importancia de sus actividades, se contribuye también a la salvaguarda, integridad, estabilidad y

"Se trata de una condición imprescindible para estos laboratorios que se suman a las acciones establecidas cuyo fin es negar los espacios a los trasgresores de la ley", agregó Ojeda Durán.

En tanto, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que la creación de la Comisión Intersecretarial obedece al desafío que implica el tráfico ilícito de precursores esenciales y sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

El Laboratorio Nacional de Referencia ha elaborado más de 460 mil determinaciones analíticas y desarrollado más de 420 metodologías de análisis.

Hasta el cierre, no había sido trasladado

# Dan prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam

Por Jorge Butrón y Sergio Ramírez

juez de control concedió el cambio de medida cautelar a prisión preventiva al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, tras 20 meses de estar recluido en el Reclusorio Sur por enfrentar acusaciones de desaparición forzada y tortura, en la investigación que se sigue por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Una de las acusaciones es por la tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, involucrado en el caso de la desaparición de los estudiantes, luego de darse a conocer un video en el que está presente el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, hoy prófugo en Israel.

De esta manera, el extitular de la PGR podrá seguir su proceso desde su domicilio en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia a Murillo Karam, de 76 años, se le vio tranquilo y en buen estado de salud, luego de haber estado internado en la Torre Médica del penal de Tepepan por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral.

Al término de la audiencia, el exfuncionario regresó en la ambulancia a la Torre Médica, donde espera que el médico en turno le dé la alta médica, a fin de que pueda salir, lo que no había ocurrido hasta el cierre de esta edición. Se tiene hasta este sábado a las 15:00 horas para que pueda abandonar el penal.

Las medidas cautelares que decretó el juez es que Murillo Karam deberá utilizar brazalete electrónico, la prohibición de salir de su casa de Lomas de Chapultepec y la vigilancia de las entradas y salidas de su domicilio durante las 24 horas.

Además, se debe reportar cada 15 días a la Unidad Médica para su revisión, entrega de pasaporte, registro de visitantes, y la prohibición de quien lo visite porte

JUEZ DECRETA que el extitular de la PGR deberá llevar brazalete electrónico, entregar su pasaporte y registrar a sus visitantes; decisión atenta contra la verdad, considera la Covaj



FACHADA del penal de Tepepan, donde hasta ayer seguía el exprocurador.

teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico. Otra medida es que se emitirá una alerta migratoria para evitar que salga del país, así como prohibición de comunicarse con cualquier testigo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la ley permite este cambio de medida cautelar cuando el imputado sea mayor de 70 años o que padezca una enfermedad grave. Por ello, la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le otorgó la suspensión definitiva.

REPRUEBAN AL JUEZ.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) condenó la medida cautelar de prisión domiciliaria al exprocurador Murillo Karam, aunque expresó que "no nos extraña" que la concediera Juan José Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de la CDMX.

"Con dicha determinación se atenta una vez más contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, toda vez que el exfuncionario ha sido señalado como uno de los principales responsables de obstruir la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como de construir la mal llamada 'verdad histórica' sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala", subrayó en un comunicado.

> Advirtió que ante este mensaje del Poder Judicial y la posibilidad de generar impunidad, se trabajará con padres de las víctimas sobre tres ejes fundamentales como reforzar los trabajos de búsqueda en campo en coordinación con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) de la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda, autoridades federales y estatales.

PADRES de los normalistas advirtieron que se movilizarán a partir del 26 de abril, para exigir una reunión con el Presidente AMLO, quien dijo que los recibirá tras las elecciones

**Eldato** 

# Atacan a 2 candidatas; salen ilesas

Por Yulia Bonilla

vulia.bonilla@razon.com.mx

**A PUNTO** de concluir la semana se perpetraron dos ataques contra candidatas a un cargo de elección popular en Morelos y Nuevo León, en los cuales ambas resul-

En un primer hecho, durante un ataque armado a la casa de campaña de la candidata a una diputación federal por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Gabriela Gorostieta, en el municipio de Jiutepec, Morelos, fue asesinado su tío, Teodoro Gorostieta, alrededor de las 22:12 horas del jueves.

La Fiscalía estatal detalló que, además del ya mencionado, hubo otro hombre en el lugar. Ambos estaban dentro de un directamente al gobernador con licencia,

El hecho fue condenado por las dirigencias estatales de PAN, PRI y PRD, así como la candidata a la gubernatura, Lucy Meza, quienes en un desplegado exigieron la inmediata intervención de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional, para "ponerle un freno a los criminales que atentan contra la democracia".

Recordaron que desde el inicio del proceso electoral se exigió al gobierno estatal y al Consejo Electoral garantizar las condiciones mínimas de seguridad

asesinado que también se encontraba para las campañas, y responsabilizaron siones, negligencia y hostilidad contra los candidatos de la oposición.

En un segundo hecho, la tarde de este viernes se registró otro ataque, esta vez en el mitin de campaña de la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena a la alcaldía de El Carmen, Nuevo León, Graciela Villarreal, quien resultó ilesa, pero una persona sí resultó lesionada, quien sería el fotógrafo de la abanderada

El reporte indica que hombres armados se aproximaron al evento en una motocicleta para disparar contra la candidata, sin lograr su cometido.

**Años** tiene el Laboratorio Nacional





Por Berenice Luna y Cuahutli R. Badillo

Acapulco, Guerrero

a 48 Edición del Tianguis Turístico que se realizó en Acapulco, Guerrero, demostró que el puerto está "vigente y renaciendo" al registrar una derrama de económica de mil 449 millones de pesos, señaló el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués.

"Es importante mencionar que tan sólo a 5 meses del impacto del huracán Otis logramos realizar con éxito esta importante feria turística y aunque los resultados no son comparables con otras ediciones nuestro objetivo se cumplió, fue demostrar que Acapulco está vigente y renaciendo para volver a ser un gran destino internacional", mencionó.

LA GRAN FIESTA tursírtica contó con la participación de 43 países; 63.1% de los que participaron fueron compradores nacionales y 36.9%, internacionalesr.

# **Eldato**

Destacó que en el evento se obtuvo un total de 35 mil 748 citas de negocio realizadas por mil 115 compradores y 833 empresas lo que refleja una sólida participación y un interés continuo en fortalecer las relaciones comerciales, destacó el funcionario.

Señaló que contó con la participación de 43 naciones donde el 63.1 por ciento de los participantes fueron compradores nacionales y el 36.90 por ciento fue de la industria turística.

Torruco Marqués mencionó que de la participación de los países México destacó con un 63.1 por ciento del volumen de ventas, Estados Unidos con 10.8 por ciento, Colombia con 7.9 por ciento, España con 4.1 por ciento y otras naciones con el 14.1 por ciento.

El volumen de ventas por transacciones de negocios ascendió a 38 millones de pesos; sin embargo, esta cifra solo asciende al 10 por ciento de los encuesdurante el evento

Registra derrama de mil 449 mdp

# Tianguis Turístico cumplió el objetivo: Miguel Torruco

**EL SECRETARIO DE TURISMO** destaca que el puerto de Acapulco está "vigente y renaciendo" para volver a ser un gran destino internacional; se concretaron 35 mil 748 citas de negocio



CLAUSURA del Tianguis Turístico en Acapulco, Guerrero, ayer.

tados, toda vez que el resto decidió mantenerlo en formato confidencial.

Las cifras de la Sectur arrojaron además que el consumo de hospedaje fue de 73.2 millones de pesos así como un consumo de servicios turísticos de 938 millones de pesos durante la semana del evento, pero también hay que considerar que la semana previa poco más de mil trabajadores realizaron el voltaje del área de exposiciones.

Además, el turismo cultural fue el producto más ofertado, representando el 49 por ciento, seguido del turismo de naturaleza, con 43 por ciento; de aventura, 41 por ciento; de sol y playa, con 37 por ciento; gastronómico, con 33 por ciento.

En cuanto a destinos turísticos, los de mayor preferencia entre los compradores fueron Cancún, Acapulco, la Ciudad de México, Los Cabos, Riviera Maya, Oaxaca, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Guadalajara y los Pueblos Mágicos.

Torruco Marqués señaló que ésta ha sido la cuarta edición del Tianguis incluyente, en donde siguiendo la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, "nadie se queda atrás, nadie se queda afuera", y se comprometió a entregar los manuales operativos y sugerencias para que continúe la inclusión en las diferentes modalidades del Tianguis, incluida la próxima edición del Tianguis Turístico, el Tianguis de Pueblos Mágicos

a celebrarse en septiembre en el Pueblo Mágico de Orizaba y en el Tianguis Internacional en su tercera edición a celebrarse en junio en la ciudad de San Antonio, Texas.

En el marco de este gran evento se llevó a cabo el cambio de estafeta para que Baja California sea en 2025, la sede de la 49ª edición, y que con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su secretario de Turismo, Miguel Aguiñiga Rodríguez, se asegura la calidad y trascendencia de esta gran fiesta turística.

Baja California es el primer mercado de turismo de internación hacia el país, por lo que será muy importante recibir el tianguis turístico.

# Peso termina la semana con su peor nivel desde enero

Por Daniela Gómez

mexico@razon.com.mx

**ESTE VIERNES** el peso mexicano registró su peor caída ante el dólar desde enero de 2024, tras cerrar la jornada en 16.65 unidades frente a la moneda estadounidense y después de haber iniciado la semana en 16.33 dólares, su mejor nivel desde noviembre de 2015.

De acuerdo con Monex, el peso tuvo una depreciación de 1.52 por ciento en la jornada y un retroceso de 1.33 por ciento respecto al cierre previo.

En contraste el Índice del Dólar (DXY) mantuvo su avance con una apreciación de 0.72 por ciento, por lo que "el comportamiento del peso fue impulsado por el repunte del dólar gracias a un sentimiento de aversión al riesgo internacional, ante un posible escalamiento del conflic-

to geopolítico en Medio Oriente", señaló en un análisis técnico.

Indicó que esto llevó a los principales índices americanos a presentar un significativo ajuste, el Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones retrocedieron 1.62 por ciento, 1.46 por ciento y -1.24 por ciento, respectivamente.

"Dicho sentimiento se trasladó a nivel local, donde el IPyC se ajustó a menos 0.47 por ciento, ubicándose por debajo de los 56 mil 600 pts", agregó.

Por su parte, Grupo Financiero Banco Base explicó que la depreciación de la moneda nacional ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar de 0.63 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado y se debe a que el mercado espera que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recorte su tasa de interés hasta el cuarto trimestre.



"Desde un enfoque técnico, los indicadores muestran que la tendencia del tipo de cambio podría cambiar, pues se observan más presiones al alza, indicó en su reporte diario del Mercado Cambiario".

Banco Base detalló que la volatilidad implícita del peso mexicano a tres meses se está incrementando, lo que indica que se espera más volatilidad a mediados de julio, mes en la que se celebra la Convención Nacional Republicana, donde se

nombrará a Trump oficialmente como candidato a la presidencia del país vecino. "Lo anterior eleva el riesgo de presiones al alza para el tipo de cambio en los próximos meses", destacó.

Agregó que el tipo de cambio cotiza en un canal entre el 16.60 y 16.80 pesos por dólar; no obstante, "una vez que se supere dicha resistencia, el siguiente nivel a superar es el promedio móvil de 100 días 16.98 pesos por dólar".

21.85
Centavos cedió el peso ante el dólar estadounidense

25LR-11.38.indd 3 12/04/24 23:44



# Escalada en Oriente Medio





Palestinos armados acuden el viernes en Cisjordania al funeral de un comandante de Hamás asesinado por Israel

# El dilema de Irán: atacar o no a Israel

El régimen iraní se enfrenta a la decisión de cumplir su amenaza y arriesgarse a una dura represalia hebrea, o bien asegurar su supervivencia y actuar a través de sus aliados en la región

Antonio Navarro. RABAT

srael y el conjunto de Oriente Medio aguardan en una tensa y larga espera la posibilidad de un inminente ataque iraní como respuesta al bombardeo de las Fuerzas de Defensa contra el Consulado del régimen de los ayatolás en Damasco el 1 de abril. La operación israelí se saldó con la muerte de siete responsables de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos el comandante de la Fuerza Al Quds en Líbano y Siria, elgeneral Mohamed Reza Zahedi,

y su segundo, el general Mohamed Hadi Haj Rahimi.

La gran duda en estos momentos no parece tanto si el régimen de los ayatolás llevará a cabo algún tipo de agresión contra los intereses de Israel o los de su principal aliado, Estados Unidos, en Oriente Medio, sino cuándo y cómo se

producirá. Hasta ahora, consciente de su inferioridad en el plano militar, Teherán ha evitado siempre una confrontación directa.

En su guerra asimétrica y casi invisible contra la «némesis sionista», la República Islámica ha optado desde el pasado 8 de octubre por golpear a Tel Aviv y Washington a través de una pléyade de fuerzas proxy diseminadas por toda la región. A pesar de la retórica belicista cada vez más elevada, el régimen sabe que una respuesta israelí podría significar su final. «En conjunto, Israel es más poderoso que Irán, y un ataque a gran escala podría acarrear una



LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL, COMPUTADORA O TABLET







# Tel Aviv se prepara para una acción iraní el fin de semana

▶El jefe del Estado Mayor israelí asegura que el país «está listo para enfrentarse a cualquier amenaza»

Maya Siminovich. TEL AVIV

«Las Fuerzas de Defensa de Israel están bien preparadas contra cualquier amenaza. Estamos en guerra y hemos estado en alerta máxima durante unos seis meses», aseguró el jefe del Estado mayor israelí, el teniente general Herzi Halevi, después de haber concluido una evaluación «integral» del «nivel de preparación militar para todos los escenarios posibles» en la que altos comandantes presentaron sus preparativos «para el ataque y la defensa, al tiempo que se refirieron a posibles escenarios y ajustaron la respuesta operativa». Después de eso, Halevi iba a reunirse con el jefe del Comando Central estadounidense CENTCOM, el general Michael Erik Kurilla, de visita en el país.

Mientras Halevi lanzaba este mensaje, las alertas de varios periódicos israelíes alertaban en sus portadas: «Irán podría lanzar hoy un ataque de 100 drones y decenas de misiles contra Israel» y titulares parecidos.

Medios estadounidenses aseguraban ayer que Israel se prepara ya para una respuesta en un margen de 48 horas. Desde la Casa Blanca se aseguraba también este viernes que un ataque iraníes «realyviable», sin precisar cuándo puede producirse.

Entretanto, la misión iraní ante Naciones Unidas emitía en la tarde del jueves un comunicado asegurando que la eventual respuesta del régimen a Israel podría haberse evitado si el Consejo de Seguridad hubiera condenado el ataque de Damasco. Varios países han pedido a sus nacionales que eviten viajar a Israel en medio de un clima de máxima tensión.

La República Islámica de Irán amenaza con responder al asesinato de dos generales y cinco oficiales de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Damasco la semana pasada, atribuidos a Israel.

Las reglas del juego dictan que Irán tiene que responder para salvar la cara frente a los suyos y que pretende hacerlo de manera contenida para que no se provoque una escalada incontrolable en Oriente Medio. Israel espera eso también; que le den y ver cómo golpea de vuelta.

Ymientras se dirimen los extremos del ataque, suenan las alarmas en el norte de Israel después de 48 horas de silencio por un lanzamiento de una gran ráfaga de misiles y drones armados desde el sur de Líbano. En paralelo, Cisjordania se calienta después de la desaparición de un adolescente de 14 años habitante en un asentamiento judío y un subsiguiente ataque de colonos a la aldea palestina vecina de Al Mughayvir, que va cuenta con un muerto local. El ataque de los colonos ha dejado también por lo menos diez heridos palestinos, docenas de vehículos y casas incendiados y tres soldados heridos mientras los fuerzas de las FDI no logran controlar la situación.

El día anterior, Israel mató a tres hijos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en el norte de la Franja de Gaza. La portavocía de las FDI anunció que los tres eran agentes de la organiza-

«Irán podría lanzar hoy un ataque de 100 drones y decenas de misiles», titulan los diarios israelíes

Tras 48 horas de silencio, vuelven a sonar las alarmas por los cohetes desde el sur de Líbano

ción terrorista. Cuatro de los nietos de Haniyeh, tres niñas y un niño, también murieron en el ataque, informó Hamás.

Los tres hijos, Hazem, Amir y Mohammad, murieron después de que el automóvil en el que viajaban los siete fuera alcanzado por un misil en el campamento de Shati en la ciudad de Gaza.

Unas horas después se difunideron imágenes de cuando Haniyeh supuestamente recibía la información de la muerte de sus hijos y nietos en las que se le veía sobrio e impasible. «Gracias a Dios por concedernos el honor de su martirio», declaró a la cadena Al Yazira. «Su sangre pura es para la liberación de Jerusalén v Al Aqsa», agregó.

«Nuestras demandas son claras y específicas y no haremos concesiones al respecto. El enemigo se engañará si piensa que atacar a mis hijos, en el clímax de las negociaciones y antes de que el movimiento envíe su respuesta, empujará a Hamás a cambiar su posición», dijo a la cadena de televisión qatarí, y añadió: «La sangre de mis hijos no es más querida que la sangre de nuestro

Según un informe publicado en varios medios de comunicación israelíes, el ataque contra los tres hijos de Haniyeh fue aprobado por un coronel del Comando Sur de las FDI y no fue discutido en el gabinete de guerra con anticipación, a pesar del delicado momento en que se encuentra Israel todavía en espera de una respuesta oficial de Hamás a la última oferta para un acuerdo para la liberación de los rehenes que aún siguen en manos de la organización terrorista.

represalia masiva y amenazar la supervivencia del régimen de Teherán», concluye a LA RAZÓN el profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad Bar Ilan Gerald M. Steinberg. En esta misma línea, el profesor del Moshe Dayan Center de la Universidad de Tel Aviv Ronen Zeidel augura que «si Teherán reacciona inmediatamente, estará arriesgando intereses nacionales, como son su programa nuclear, las sanciones internacionales o una reacción más grande de Israel y Estados Unidos».

Por su parte, el especialista en temas iraníes Daniel Bashandeh recuerda que «desde el estallido de la crisis, Irán ha permanecido en un segundo plano. Pese a los ataques en Siria por parte de Israel, Irán no ha respondido directamente. Esto se debe a que los líderes iraníes no entrarán en conflicto directo si eso supone poner en peligro el actual sistema político. Este ha sido su modus operandi desde el 7 de octubre».

«También hay que diferenciar entre lo que ocurre fuera de las fronteras persas e internas. La ventaja de Irán es su poder regional que sirve para disuadir amenazas». «La política exterior de Irán pasa por garantizar la supervivencia del régimen en Irán y en base a ello, es como se hacen los cálculos. Por tanto, los líderes persas tendrán que evaluar si entrar en conflicto realmente sirve para mantenerse en el poder en Irán», explica a LA RAZÓN.

# Retórica belicista

Entretanto, los líderes iraníes son conscientes de que la situación de tensión y retórica belicista desempeña un papel positivo para el régimen en un momento de fuerte contestación interna, especialmente acusada desde finales de 2022. En este sentido, Bashandeh asevera que «tal y como está configurado el poder y las dinámicas políticas de Israel e Irán, sus líderes políticos tienden a apostar por

la confrontación frente a la diplomacia para reforzar su poder interno. El comodín de la amenaza israelí e iraní permite a los líderes asegurarse los apoyos internos necesarios para seguir en el poder. Ninguno dará un paso en falso que suponga una pérdida de poder dentro de sus fronteras, más si se atiende al contexto nacional de ambos países: los líderes están siendo cuestionados por gran parte de la población de diferente

En consecuencia, el régimen persa puede verse atrapado entre la retórica, la necesidad de cumplir con la palabra dada, una gran inversión bélica, y la más imperiosa urgencia de sobrevivir. «El régimen iraní afronta una decisión difícil: sus líderes han invertido recursos masivos en armamento para ser empleado atacando a Israel, y un error en esa respuesta podría ser percibido como una debilidad. Pero si Irán ataca, la respuesta israelí será devastadora», sintetiza Steinberg.

Por todo ello, una operación contra Israel a través de fuerzas por interposición como Hizbulá, el poderoso partido-milicia libanés, o los rebeldes yemeníes, los dos frentes más activos desde el pasado 8 de octubre, parece la hipótesis más plausible en estos momentos.





Hezbollah lanza cohetes en plena tensión

# Joe Biden cree que Irán ataque a Israel "pronto"

Redacción

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden ,dijo este viernes que cree que Irán golpeará pronto a Israel, en represalia por un ataque en Siria, y pidió a la República Islámica que "no lo haga"

"No quiero dar información confidencial, pero mi expectativa es que será más pronto que tarde", dijo después de emitir un discurso virtual en una convención sobre justicia racial en Nueva York.

A la pregunta sobre qué mensaje quiere transmitir a Irán respondió: "¡No lo hagas!" Biden fue cuestionado sobre la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses adicionales en Medio Oriente y dijo: "Estamos dedicados a la defensa de Israel.

Ayudaremos a defender a Israel e Irán no tendrá éxito".

Previamente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, consideró que la amenaza de Irán de atacar a Israel sigue siendo "real" y "creible".

"Seguimos considerando que la amenaza potencial de Irán en este caso es real, es creible", declaró a periodistas.

Sin embargo, no quiso especificar si considera que el ataque es inminente y si Estados Unidos ayudaría a derribar cualquier misil iraní disparado contra Israel: "Sólo diría que seguimos esto muy, muy de cerca".

Añadió que Washington se asegurará de que los israelíes "tienen lo que necesitan y que son capaces de defenderse". Afirmó que también examinará su despliegue de fuerzas en la región, con el objetivo de "asegurarnos de que estamos debidamente preparados".

El medio USA Today indicó ayer, citando a dos altos cargos sin identificar, que EU está incrementando sus tropas en Oriente Medio para prepararse ante un eventual ataque iraní contra objetivos israelíes u occidentales, el cual podría tener lugar "muy pronto y sin aviso previo".

"Estamos desplegando activos adicionales en la región para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses", comentó un funcionario estadounidense que, no obstante, no precisó de qué bienes o medios se trata.

EL PRESIDENTE de EU llama a la República Islámica a no hacerlo, pues apoyará a Netanyahu; The Wall Street Journal anticipa que ofensiva podría tener lugar a más tardar este sábado



MILITARES israelíes esperan en sus tanques cerca de Gaza, ayer.

**CIVILES** de israelíes dispararon y quemaron casas y vehículos en un poblado de Cisjordania, en búsqueda de un menor desaparecido en el lugar. Hubo un muerto y 25 heridos.

# Eldato

A su vez, el diario The Wall Street Journal (TWSJ) adelantó que Israel se está preparando para un ataque de Irán que podría ocurrir este viernes o sábado, contra el sur o el norte del país. No obstante, citó otra fuente según la cual el Gobierno iraní sigue discutiendo planes de ataque y no ha tomado una decisión final.

En medio de esta tensión, Hezbollah afirmó haber lanzado decenas de cohetes contra algunas posiciones israelíes.

"En respuesta a los ataques del enemigo contra aldeas y los hogares civiles del sur, incluida la reciente agresión contra las localidades de Al Taybeh y Ayta al Shaab, los combatientes de la resistencia islámica bombardearon los búnkeres de la artillería del enemigo en Al Zaoura con decenas de cohetes Katyusha", dio a conocer el grupo chiíta libanés, aliado de Irán, en un comunicado.

Por la tarde, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el ministro de Defensa Yoav Gallant y otros altos funcionarios de Defensa para evaluar la situación de seguridad

NO QUIERO dar

información con-

fidencial, pero mi

expectativa es que

será más pronto que tarde. Ayudaremos

a defender a Israel e

Irán no tendrá éxito

Presidente de EU

Aunque de este encuentro no se dieron a conocer los detalles, Gallant, afirmó que su país está "hombro con hombro" con EU en caso de un ataque iraní que podría desencadenar "una escalada regional".

"Nuestros enemigos creen que pueden separar a Israel y Estados Unidos, pero es todo lo contrario: nos están uniendo y fortaleciendo nuestros lazos. Estamos hombro con hombro", dijo Gallant y recordó que Israel "sabrá responder" y está preparado para defenderse por "tierra y aire en estrecha cooperación" con sus socios.

"Estoy seguro de que el mundo ve el verdadero rostro de Irán: el organismo terrorista que incita ataques terroristas en todo el Medio Oriente y financia a Hamas, Hezbollah -y otras fuerzas- y ahora también amenaza al Estado de Israel", añadió Gallant, quien también sostuvo un encuentro el jefe del Comando Central estadounidense, el general Michael Kurilla.



EXILIADOS cubanos en Miami protestaron ayer, frente a la Corte Federal, para pedir la pena máxima para Rocha.

# Por ser espía de Cuba, condenan a exembajador

Redacción

UN TRIBUNAL federal de Miami, Florida, sentenció este viernes a Victor Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos en Bolivia, a 15 años de prisión por actuar como agente encubierto de Cuba durante cuatro décadas.

"Este país puso su confianza en usted y usted le dio la espalda al país. El tribunal va a sentenciarle al máximo castigo permitido por ley", declaró la jueza Beth Bloom, antes de anunciar la sentencia, a la que sumó 500 mil dólares de multa.

"Asumo toda la responsabilidad", dijo Rocha, nacido en Colombia y naturalizado estadounidense. También pidió disculpas a sus familiares y amigos por sus acciones. "Lo siento profundamente".

**EN DICIEMBRE,** el fiscal Merrick B. Garland dijo que Rocha llevó a cabo "una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el Gobierno de EU por un agente extranjero".

El exdiplomático de 73 años, quien alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, se declaró culpable de haber recopilado información de inteligencia estadounidense para el gobierno comunista de Cuba desde alrededor de 1981, a pesar de haberlo negado en un primer momento. Tras reconocer esos hechos, la jueza Bloom lo condenó.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Rocha, se retiraron los cargos anteriores de mentir a los investigadores y de fraude electrónico.

La policía de EU detuvo a Rocha en Miami en diciembre y lo acusó de actuar como agente de un gobierno extranjero. Rocha ocupó cargos importantes en el Departamento de Estado, desde donde de alto nivel e influir en la política exterior.

Según la Fiscalía, Rocha siguió espiando para La Habana tras abandonar el Departamento de Estado en 2002, cuando se convirtió en asesor del Comando Sur de Estados Unidos, el órgano que coordina las Fuerzas Armadas del país en América Latina, incluida Cuba.

La audiencia se alargó después de que la jueza emitiera varias dudas sobre el acuerdo firmado por el acusado con la Fiscalía, que argumentó que la única víctima del caso era EU. La jueza lo rechazó pidió que el documento incluyera indemnizaciones en el futuro a otros afectados.

# Indagan injerencia rusa en elección de UE

EL PRIMER MINISTRO de Bélgica, Alexander De Croo, anunció el viernes una investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones a la Unión Europea previstas para junio y afirmó que los servicios de inteligencia del país confirmaron la existencia de una red que trata de socavar el apoyo a Ucrania.

"Los servicios de inteligencia belgas han confirmado la existencia de redes de injerencia prorrusas con actividades en varios países europeos y también aquí en Bélgica", dijo de Croo, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

∟as agencias belgas colaboran estrechamente con las autoridades checas luego que se descubrió una operación de influencia prorrusa en ese país, apuntó el mandatario, que añadió que la pesquisa demostró que hubo acercamientos a europarlamentarios, a los que se le ofreció dinero para promover la propaganda rusa.

"Según nuestro servicio de inteligencia, los objetivos de Moscú son muy claros. El objetivo es ayudar a elegir a más candidatos prorrusos para el Parlamento Europeo y reforzar una cierta narrativa prorrusa en esa institución", agregó a reporteros.

Las elecciones comunitarias, que se

varán el Parlamento Europeo.

De acuerdo con de Croo, "el objetivo está muy claro: un apoyo europeo debilitado a Ucrania sirve a Rusia en el campo de batalla y es el objetivo real de lo que se ha descubierto en las últimas semanas".

El mes pasado, el servicio de seguridad de Letonia inició un proceso penal contra Tatjana Ždanoka, una europarlamentaria letona de 73 años, por supuestos lazos con Rusia. Reportes de medios de Rusia, nórdicos y bálticos indicaron en enero que Ždanoka había sido una agente del Servicio Federal de Seguridad ruso desde por lo menos 2004.

**ESTE PAÍS** puso su confianza en usted y usted le dio la espalda al país. El tribunal va a sentenciarle al máximo castigo permitido por ley

> Beth Bloon Jueza federal de Miami

# UTILITARIA

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Sábado 13 Domingo 14.04.2024

mexico@razon.com.mx Tel.55 5260-6001



# Adiós al gran Roberto Cavalli

**EL ICÓNICO** diseñador de modas italiano, conocido como "el rey del estampado", falleció a los 83 años, se informó ayer. El creativo destacó en los años 70 gracias a sus innovadoras en la impresión sobre cuero y creación de patrones vibrantes junto con diseños que buscaban empoderar.

Lanza "La muerte se puso de moda"

# GENITALLICA LE ENTRA A LOS CORRIDOS TUMBADOS EN NUEVO DISCO

**EL GRUPO** regiomontano estrena un sencillo en el que explora el género viral; el álbum, que llevará el nombre de la canción, presentará una mezcla de géneros como el ska y punk

LABANDA se pre-

sentará hoy 13 de

abril en el Festival

Rock N' Rolla, en

Guadalajara, y el

día 27 de este mes

tocará como parte

del Festival City, en

la ciudad de Que-

**Eldato** 

Por Karen Rodríguez

karen.rodriguez@razon.com.mx

a icónica banda Genitallica decidió unirse a la tendencia de los corridos tumbados y hacer una novedosa fusión de este nuevo género musical con el rock, y el resultado fue una canción llamada "La muerte se puso de moda".

La agrupación incursionó en el género viral por la petición de sus fans, quienes saben que la banda regiomontana ha sorprendido anteriormente con sus colaboraciones y mezclas musicales, las cuales se han convertido en éxitos, como "Borracho", un hit de principios de los años 2000 que combina el

estilo del grupo con mariachi.

"Los fans nos estuvieron escribiendo por las redes sociales. A Genitallica le gusta hacer mezclas, sacrilegios musicales, hacemos las cosas que nos place", dijo Gerardo Olivares, *El Gallo*, vocalista de la banda en entrevista con *La Razón*, quien además

destacó que la agrupación ya ha hecho otras colaboraciones disruptivas con artistas como Banda El Recodo, Paquita la del Barrio y hasta con Cristian Castro.

El cantante mencionó que para hacer la canción "La muerte se puso de moda", Andrés Sáenz, baterista de Genitallica realizó un análisis exhaustivo de cómo está compuesto ese género musical, incluso colaboraron con jóvenes músicos de entre 19 y 21 años que tocan los ins-

dos tumbados como son el tololoche, las chanchetas y el trombón.

"Andrés fue el encargado de la producción de esta rola y se puso a estudiar el género, conoció a gente, arreglistas, compositores, a músicos", explicó *Gallo*.

"Las letras es lo que caracteriza a la banda. (En 'La muerte

se puso de moda') estamos plasmando la situación actual del país en el cual ya no quieren ir a la escuela los niños, los jóvenes prefieren el camino fácil y por ahí es también jugar un poquito con la conciencia... cada vez está la gente más insensibilizada y a la muerte, o sea, ya lo ven muy común", mencionó el músico.

La canción fue lanzada con un video musical y es el primer sencillo del próximo álbum de la agrupación con el que Genitallica celebrará sus 25 años.

Gallo explicó que el disco, que llevará el mismo nombre que la canción, contará con 15 temas inéditos en los cuales los fans podrán escuchar

rock, punk, ska, además de otras fusiones musicales con cumbia y marimba, "La muerte se puso de moda" es el único tema de estilo tumbado que se incluirá en el material discográfico.

El músico reveló la posible fecha en la que saldrá todo el álbum. "Vamos a estar destapando sencillos cada dos meses, ya se grabaron cuatro videos. Y yo creo que por ahí de octubre, noviembre ya estaremos destapando el disco completo", finalizó.



INTEGRANES del elenco durante una función.

# Llevan la visita de André Breton a México a obra

Por Rafael Cervantes Flores

rafael.cervantes@razon.com.mx

**CORRE** el año de 1938 y André Breton, el padre del surrealismo, viaja a México para dar una conferencia. Sin embargo, nada sale como estaba previsto; un traductor que no sabe francés, pero una empleada de limpieza que sí lo hace, abre la puerta a una serie de experiencias inesperadas en una tierra que guarda más enseñanzas y sorpresas que las que el autor pudiera haber imaginado. Así comienza la obra de teatro titulada *El viaje de Breton, cien años de surrealismo*.

LA PUESTA escénica se presenta este fin de semana en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. La dramaturgia corrió a cargo de Guillermo León.

## Eltip

Desde su llegada al puerto de Veracruz acompañado de su esposa, Breton se da cuenta que éste no es un país como cualquier otro. Una delegación enviada para recogerlo sin viáticos y un chofer sin dinero para la gasolina, además de la barrera del idioma, apuntan para ser el detonante para una mala experiencia en México; pero entonces aparece Diego Rivera, omnipotente, a enderezar el camino a punta de balazos y leperadas.

Visitará los rincones más recónditos de la idiosincrasia, las creencias y las pasiones de la sociedad mexicana, que no reconoce ni tiempo ni espacio, y donde hasta lo más absurdo puede ser real, pues no hay claridad para distinguir los límites con lo surreal, como ya lo dice aquel dicho: "México mágico".

El público puede ver a Breton desesperado por atraer adeptos a su Movimiento Surrealista, fascinado por encontrar a personajes *sui generis* que bien encajarían en su propuesta como el luchador El Beato—una referencia a El Santo—o la chamana Pachita. Pero lo que para él era "el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral", para estos personajes no era algo más que su cotidianeidad.

El viaje de Breton, cien años de surrealismo

**CUÁNDO:** Sábado 13, 19:00 horas; domingo 14 de abril, 18:00

**DÓNDE:** Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque **COSTO:** \$150





# **LASCLAVES**

# LOS CAMINOS DE ROSA NISSÁN

POR CARLOS OLIVARES BARÓ

carlosolivaresbaro@hotmail.com @barocarl

osa Nissán (Ciudad de México, 1939) se ha dedicado a la literatu- $\mathbf{K}$ ra, la fotografía, la impartición de talleres y a la promoción de la lectura. Decidió en plena madurez escribir cuentos, novelas y crónicas arropados por episodios autobiográficos, que refieren su vivencia individual del mundo judío en México. *Novia que te vea*, *Hisho* que te nazca, Me viene un modo de tristeza y Los viajes de mi cuerpo: cuatro volúmenes indispensables de la narrativa mexicana, que reivindican los derechos de la mujer.

Uno quiere besar a Rosita Nissán para entrar en las franjas de una cóncava inocencia: libertad vestida de requiebros, de hechos insólitos y asombrosos, grito proclamado en las coordenadas del deseo. En ella no hay timidez ni vergüenza, ella se desnuda frente a nosotros y no le importa el frío, acomoda sus piernas en la penumbra y con infinita ternura, con la exactitud sudorosa de los sueños deletrea los sinuosos movimientos del amor: ondulaciones donde es dueña absoluta. Cada vez que me la encuentro en la Cineteca veo a una muchacha insaciable que quiere alejarse de los silencios y entrar en la ronda de los arcanos de la vida.

Una liviandad y una alegría llega de pronto: Rosita Nissán emana cordialidades, estalla ojo adentro, unos azures se difunden en cauces de

un yo de un flujo de aguas marinas iniciales que borran, nulifican las ausencias. Ella asciende más allá de los alcances, más allá del horizonte. Estribillo acompasado en el tiempo, ritmo del hechizo, consonancia de acordes, celajes de una resina amorosa que se nos unta en los

Se asoman los contornos, Rosita asume la heredad, mientras va borrando los límites, mientras los escombros dialogan con chispas, borrascosas brisas, torbellinos y murmullos de Dios: resonancias, fragores que desdeñan la irradiación oscura. Rosita siempre camina por las veredas de colores prohibidos, allí donde la palabra se mueve, donde cada palabra escapa de la página y emite oscilaciones impalpables de entrelazamiento con los hervores ocultos

Sí, en Los viajes de mi cuerpo hay que seguir a tientas por esos trayectos: bifurcaciones que son testimonios de vida letra a letra que fundan otros paisajes, otros pasos, es decir saltos más allá de la línea falsa del horizonte. Entramos a esos folios y se descubre un mundo luminoso: esas mujeres traspasan los instantes y merodean con seguridad terrenal los presagios de ardores que le fueron negados. Una novela escrita con ebriedad, con alegría y asombro, con abrazadora tensión en el arco de las conjuraciones, no de los reproches.

Rosita sabe que el pasado incuba el ahora. Entra en los recodos de la presencia arropada por el gozo, por un delirio bordeado por asaltos de la memoria que esbozan reconocimientos y plenitudes. Los ritos de eros en ristras, ponderaciones, llamamientos y votos. Suaves desgarros, imperioso ajuste de cuentas entre la espuma de la impetuosa avidez. La Joan Didion de Según venga el juego y la Vivian Gornick de *El fin de la novela de amor* y Apegos feroces rondan por los gestos de Oshinica, Olivia y Lola Luna, tres personajes esenciales de la narrativa mexicana contemporánea. Amar a Rosita hasta el fin de los tiempos, sin adiós, sin jamás.

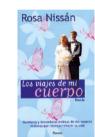

Los viajes de mi cuerpo AUTORA: Rosa Nissán **GÉNERO:** Novela EDITORIAL: Planeta

Gana prueba cinco estrellas

# RICHARD VOGEL SE IMPONE EN EL LGCT MÉXICO

Por Alejandro Ayala

alejandro.ayala@razon.com.mx

n un cierre emocionante Richard Vogel, de Alemania, se llevó el triunfo en la prueba CSI5\* (1.55 m) del Longines Global Champions Tour México, siendo el gran vencedor de la prueba más importante del segundo día de actividades en Campo Marte.

La prueba terminó empatada, por lo que cinco jinetes lucharon por la corotiempo de 36.07 segundos, siendo 0.55 segundos más rápido que el inglés Ben Maher, quien registró 36.62 segundos.

La amazona canadiense Katrin Eckermann completó la tercia al para el reloj en 37.34 segundos, en lo que fue sin duda el certamen más apasionante de la jornada. Lamentablemente ningún jinete mexicano logró colarse al top 10.

El mejor resultado de un connacional fue de Carlos Hank Guerreiro, quien culminó 17 al cronometrar 73.56 segundos.

La prueba de salto internacional CSI5\* (1.55 m) es una competencia del Longines Global Champions Tour México que

EN DESEMPATE, el jinete alemán alcanza la gloria en el cierre del segundo día de actividades; competidores mexicanos acaparan la premiación en la prueba dos estrellas

> cuenta para el ranking del Grupo A de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

> Dentro de la prueba de salto contrarreloj CSI5\* (1,50 m), puntuable para el Grupo C del ranking de la FEI, el galo Simon Delestre, séptimo del ranking mundial, se impuso con tiempo de 74.77

> La amazona canadiense Erynn Ballard y el jinete portugués Duarte Seabra terminaron segundo y tercero, respectivamente, en la misma prueba, en la cual el mexicano mejor colocado fue José Antonio Chedraui, quien durante los días de competencia ha lucido sólido.

> El competidor azteca terminó su ejecución sin penalizaciones y con tiempo de 82.06 segundos. En el puesto 14 encontramos al segundo mejor local rankeado, quien fue Carlos Hank Guerreiro con cuatro penalizaciones y 80.46



VOGEL recibe el trofeo de ganador de la prueba cinco estrellas, ayer.

El segundo día de actividades empezó con la prueba internacional de salto contrarreloj (1,45 m). Competencia CSI2\* que cuenta para el Grupo D del ranking de la Federación Ecuestre Internacional.

Top 10, incluyendo un 1-3 en la premiación con Martina Franco Stephan (montando a Douce Emeraude d'Or) como ganadora y José Antonio Chedraui (jineteando a Good Limit) en el tercer sitio. ELGLOBAL Cham-

El colombiano Rubén Arroyave (Valeska Z) impidió un podio completamente tricolor al ubicarse en el segundo peldaño. Además del originario de Colombia, Bernardo Naveillan Goycoolea de Chile fue el otro competidor no mexicano que terminó entre los diez mejores.

Franco Stephan culminó la prueba en 65.22 segundos, superando por poco los 65.67 segundos que hizo Chedraui. Arroyave paró el reloj en 67.93 segundos.

La actividad del Longines Global etapa más importante el sábado, cuando entre otras cosas, se celebren pruebas CSI5 que cuentan para el ranking de la FEI en el Grupoa A, el ranking del

Global Champions League y las competencias clasificatorias para el Gran Premio LGCT.

México es la tercera etapa de 16 totales del tour, que una vez haya concluido con sus actividades en Campo Marte se mudará a Shanghái, China, para la siguiente fase, la cual es del 3 al 5 de mayo.

del LGC Tour México se han

Eltip

pions Tour es una

competencia de sal-

tos que se celebra

desde el 2006, fue

fundada por el me-

dallista olímpico Jan

Tops.



# La Razón

Jorge Butrón Yulia Bonilla Claudia Arellano Cristina Ceja Funice Cruz Enrique Martíne: Edición Omar Castillo

 Corrección Diseño Meztli Aguilar Andrea Lanuza

Rafael Cervantes Alejandro Martínez Paulina Hernández

Nayhely Hernández Víctor Castillo
• Infografía Roberto Alvarado Digital Luis de la Fuente

Omar Avalos Rodrigo Hernández Sistemas Luis Angel Cortazar Carlos Chamú Fotografía Eduardo Cabrera

**MARIO NAVARRETE** 

**ADRIAN CASTILLO** 

 Directora Comercial Ileana Salinas spublicidad@razon.com.m

Conmutador: 55-5260-600 Publicidad: 55-5083-0500 Suscripciones: 55-5250-0109 adas del interior 800-8366-868 **La Razón de México** Nueva época Año de publicación 15

Gilda Cruz Terrazas

 MÉXICO David García NEGOCIOS Berenice Luna  CIUDAD Y ESTADOS
 CULTURA Y DESFILE
 DISEÑO Jonathan Castro Adriana Góchez Stephanie Reves

Carlos Mora DIGITALES
NOTICIAS DIGITALES Paola Sánchez Federico García

OPERACIONES

Internet

Karen Rodríguez Julio Vázquez Omar Flores

**GENTE COMO UNO** 

**POR MÓNICA GARZA** 

monica.garza@razon.mx @monicagarzag

SÁBADO13 DOMINGO14.04.2024

ERNESTO GÓMEZ CRUZ murió a los 90 años y me conmovió especialmente porque se fue siendo un espejo absoluto del precio de la vejez en México. Padecía demencia senil y otros problemas de salud, que terminaron por alejarlo de su mayor inyección de vida: los escenarios. No murió solo, pero sí en el abandono social...

# EL ÚLTIMO CAIFÁN, UN ESPEJO **DE LA VEJEZ MEXICANA**

🔽 l pasado 6 de abril, falleció Ernes-**L**to Gómez Cruz, el último de *Los* Caifanes y uno de los actores más prolíficos y entrañables de las pantallas mexicanas. Y digo entrañable porque en lo personal, en 27 años haciendo entrevistas a los más distintos personajes, Don Ernesto particularmente, me dejó una de las lecciones que más atesoro: la fuerza de la humildad.

> Era el año 2006 y en el foro 3 de TV Azteca habíamos montado un set especial para recibirlo para Historias Engarzadas. Confieso que costó un poco de trabajo convencerlo, pues era tímido y no muy afecto a las entrevistas, menos las largas.

Pero llegó puntualísimo a la cita, sonreía nervioso mientras lo microfoneaban y como el actor disciplinadísimo que era, miraba a la productora atento, esperando alguna indicación, cuando en realidad, los que esperábamos sus órdenes éramos nosotros. Teníamos ahí sentado a uno de los más grandes talentos del cine mexicano.

"Yo quería ser extra de cine, ¿y sabe qué hacía?, me iba yo a Bellas Artes, en la época de ópera. Ahí contrataban chavos o chavas de extras, y yo fui con algunos compañeros a pedir trabajo. Ahí me daban 25 pesos la noche extrear", contó aquella tarde

"Un día me encuentro a Sergio Jiménez y me dice: Te ando buscando porque fíjate que vamos a hacer una película y ya estoy en ella, pero falta un personaje y me acordé de ti"... Se trataba de la película Los Caifanes. A partir de ahí, para él sólo fue brillar



ERNESTO GÓMEZ CRUZ, en una foto de archivo.

frente a las cámaras.

Ernesto Gómez Cruz murió a los 90 años y me conmovió especialmente porque se fue siendo un espejo absoluto del precio de la vejez en México. Padecía demencia senil y otros problemas de salud, que terminaron por alejarlo de su mayor inyección de vida: los escenarios.

No murió solo, pero sí en el abandono social, una vez que dejó de estar frente a los reflectores, se fue a la banca del olvido y así pasó a formar parte de las duras estadísticas de los adultos mayores en México.

De acuerdo con la última Encues-Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el segundo trimestre de 2022, residían en México 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años, lo que representa el 14 % de la población total del país.

La tasa de desempleo entre los adultos mayores alcanza el 67% y más del 50% de los que trabajan, lo hacen en la informalidad. El 36% de este grupo, encuentra su principal fuente de ingreso en la jubilación, pensión o algún programa de gobierno, que suelen destinar hasta en un 50% a gastos de alimentación y medicinas.

Sólo el 34.4% de los adultos mayores en México tienen un trabajo remunerado. El 16% recibe alguna ayuda económica de familiares; 6.5% obtiene recursos de alguien en el extranjero y el 3.8%, tiene ingresos por intereses bancarios o alquiler de alguna propiedad. Pero el 84% no cuenta on ayuda familiai

La Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2022 expuso que 4 de cada 10 personas de la tercera edad han sufrido negación injustificada de sus derechos fundamentales, en los 5 años anteriores al análisis.

También se reveló que 4 de cada

10 adultos mayores sufrieron discriminación al intentar buscar empleo: 7 de cada 10 mujeres mayores fueron discriminadas por su edad y el 7.1% de las mujeres de este grupo han sido insultadas por su edad.

El mismo año 2022, el Consejo Mexicano de Geriatría reportó que solo había 841 médicos certificados en esa especialidad, por lo que haciendo cuentas, cada uno de ellos tendría que atender a más de 20 mil adultos mayores en todo el país.

Pero estos especialistas se encuentran concentrados principalmente en metrópolis como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras hay áreas de la República que carecen por completo de algún servicio de atención geriátrica.

En México uno de cada 10 adultos mayores permanece solo en su hogar, y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM ha hecho una dura advertencia, pues estima que para 2025 serán 14 millones de mexicanos ancianos, los que vivan en condiciones de abandono.

Si tuviéramos tantita más consideración y conciencia de que ahí llegaremos todos, tarde o temprano, la atención a los adultos mayores sería un asunto del que nos ocupáramos todos desde nuestras distintas

México es aún un país joven, por la edad promedio de su población (27 años), pero para el 2050 se cal cula que cerca del 28% de los mexicanos tendrán más de 60 años, y si continuamos sembrando este nivel de indiferencia, el abandono y el olvido será la cosecha que mañana nos alcance a todos. "Como me ves, te verás", dice el dicho...

**HOY ESCRIBEN** 

**RAFAEL SOLANO** 

Crimen v vida cotidiana pág. 2

**RAFAEL ROJAS** Los militares de vuelta pág. 5 **GUILLERMO HURTADO** 

El torito mexicano contra el tigre africano pág. 11

**CARLOS OLIVARES BARÓ** Los caminos de Rosa Nissan pág. 18







